

La nueva España

Con figuras muy jóvenes le ganó a Inglaterra la final de la Eurocopa. p



Alcaraz. imparable Venció a Djokovicy retuvo la corona de Wimbledon. La princesa Kate le entregó el trofeo. DE



BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.242, **PRECIO: \$ 2.000,00** EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR **\$** 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 50.

Lunes 15 de julio de 2024



# El FBI se cubre: el hombre que disparó contra Trump actuó solo

La agencia federal de investigaciones identificó al atacante como Matthew Crooks, de 20 años. El tirador, que fue abatido inmediatamente, estaba apos tado en el techo de una edificación veci-

### PREMIADO EN MATEMÁTICAS

El agresor era un joven de 20 años, sin antecedentes penales y muy buen estudiante

na, fuera del perímetro de protección. Según informaron, fue un atacante solitario y no hay lazos con un grupo terro-rista internacional. Se ignora el motivo del ataque. La policía dijo que encontró

### MURIÓ POR PROTEGER A LA FAMILIA

Un bombero de 50 años asistía al acto con su mujer e hijos y recibió un balazo del atacante

explosivos en su automóvil, estacionado cerca del lugar. Crooks había aportado a la campaña republicana. Hoy em-pieza la Convención del partido bajo fuertes medidas de seguridad. P.3

### ¿FALLÓ EL SERVICIO SECRETO?

Hay críticas a los encargados oficiales de proteger al ex presidente

### El Gobierno toma medidas para frenar la presión sobre el dólar

El Banco Central interviene en el mercado comprando dólares a precio oficial y ofreciéndolos a precio libre. Además anunció que pagará los intereses de bonos que vencen en enero con fondos que quedarán depositados en EE.UU. Es para bajar el riesgo país. P.10

pressreader President and professional Law President And President Law President Law Professional Law Profes

CLARIN - LUNES 16 DE JULIO DE 2024 Sumario

### Inseguridad: Kicillof ni "pudió" ni habla





Silvia Fesquet sfesquet@clarin.com



astian Escalante tenía 10 años Salia de jugar al fútbol en la escuelita del barrio, quedó en medio de un tiroteo, **murió de** un balazo. Fue en Wilde, el miércoles pasado. Podría haber sido en cualquier otro lugar del Conurbano bo-naerense. Fue Bastian, podría haber sido cualquiera. "Tierra de nadie" y "Nadie está a salvo" son las expresiones más frecuentes y reiteradas cuando los vecinos de cualquier rincón del GBA dan testimonio, lamentablemente a diario, de lo que es la vida en los dominios que gobierna **Axel Ki**cillof.

Las estadísticas les dan la razón: como informó Clarin, en el Gran Buenos Aires hay en promedio tres crimenes violentos cada 48 horas. Son datos oficiales del informe anual que realiza la Procuración Gene ral de la Suprema Corte y se refiere a 2023, sobre las denuncias penales que llegan a las fiscalias distribuidas en toda la provin-

cia de Buenos Aires. En la treintena de municipios que rodean a la Capital Federal, in-cluida La Plata, hubo un 15% más de víctimas respecto del año anterior. Los asesinatos llegaron a un total de 606.

El año no arrancó con mejores perspectivas: en 34 días hubo 10 crimenes cometidos durante robos. La mayoría fue en el Conurbano: nueve de ellos, en la segunda quincena de enero. La mitad, para robar un auto o una moto.

Tienen razón los vecinos cuando afirman que "nadie está a salvo" y que "le puede tocar a cualquiera". Bastian y sus 10 años no fueron una excepción. Entre las víctimas inaugurales de 2024 está Uma Aguilera, un año más chica que el nene muerto en Wilde, hija de un custodio de Patricia Bullrich, asesinada de un balazo en un intento de robo del auto de su padre, en Villa Centenario, Lomas de Zamora.

Jennifer Campos tenía 13 años cuando un tiro en el pecho acabó con su vida. Fue en

una entradera en su casa de Virrey del Pino. La Matanza. Los asaltantes le exigian dinero al papá de Jennifer, su madre les entregó todos los ahorros, pero querian más. Hubo un forcejeo y la chica se interpuso. El auto en el que escaparon los ladrones había sido usado ya en nueve entraderas.

Dieciséis años apenas vivió Nicolás Riccardi. Estaba trabajando para juntar plata para las vacaciones, pero no pudo ser. Volvía caminando de un cumpleaños con dos amigos cuando tres ladrones quisieron asaltarlos, en Chascomús. A Nicolás le pegaron en la cabeza y con el rayo de una rueda de moto le asestaron la herida fatal. **En la mochila** apenas llevaba un buzo.

El 9 de agosto del año pasado, Morena Domínguez fue asesinada en Villa Diamante. Lanús Oeste, por dos motochorros para robarle la mochila con los útiles y un celular. La golpearon brutalmente en el estómago, cayó al piso, la arrastraron y golpeó la cabe za. Era las 7.25 de la mañana y estaba esperando para entrar al colegio. Tenía 11 años. Según dijeron mamás que estaban en la puerta de la escuela, la ambulancia tardó cuarenta minutos, y la policía, treinta.

Demoras y quejas tan reiteradas en todos los casos como el reclamo de que "por favor, que esto no se repita" en marchas, movilizaciones y velatorios, no importa le edad, el género, el oficio, la profesión o la procedencia de las víctimas. La inseguridad no hace distingos.

Sin embargo, de la inseguridad no se habla. No habla el gobernador Axel Kicillof, el del furcio memorable de "no se pudió", aunque la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la gente. Aunque lleva cinco años en el cargo. Aunque se multiplican las rejas, las alarmas, los chats de alerta de vecinos. Aunque se sabe que nada alcanza, que nada es suficiente, que la muerte acecha en cada esquina. Aunque los muertos tengan 10, 11, 14 años. Aunque impiadosamente el futuro muera asesinado.

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

**Gabriel Boric** 



Situación complicada Entre 2017 y 2020 la pobreza pasó de 8,6% a 10,8%. En el último tiempo se habla de una baja pero hay polémica acerca de la credibilidad de los indices. Pero las imáge-nes que se multiplican en los barrios más acomodados de Santiago son carpas, cartones, mantas y utensi-lios donde duermen los pobres El País





Luz amarilla La Corte Suprema le enviaría un informe acerca de la crisis que atraviesan las cárceles federales con la alerta de que el problema se agravaria cuando se im-plemente, si lo aprueba el Congreso, la baja de imputabilidad. El informe es de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales, El País

Tiago PZK



Un camino en ascenso Surgió de Monte Grande y hoy recorre todo el mundo con sus éxitos. En 2015, con apenas 15 años, ganó una competencia de freestyle. Ahora acaba de lanzar su segundo álbum "Gotti A" que confirma su talento. madurez y crecimiento como artista. Y lo ubica en la cima de la música urbana actual. Spot

HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



| 1  | 2   | 3  |    | 4  | 5   | 6 |   |
|----|-----|----|----|----|-----|---|---|
| 7  | i   | i  | 8  |    | i   | ĭ | i |
| 9  | i   |    | 10 | i  | i   | i | Í |
| 11 | ī   | 12 | ī  | íF | i   | i | i |
| 13 | i   | i  | i  |    | 14  | i | i |
| 15 | ī   | ĭ  | ī  | 16 |     |   | i |
| 17 | i   | i  |    | 18 | iF  | i | i |
| -  | 11- |    | -  | _  | ب ا |   | 4 |

Hortrontales

I. Hada del foliciore Inglés, a, Sincopa con la que se denomina al Metropolitan Museum of Art de Nueva York, v. Exiliado, q. d. econardo - Caprico Actor que portoagonizó la pellucia Titainic. Io. Artoi de Guinea Ecuatorial. II. Que tiene un solo significado (fem.) Is, Virina - Actris Italiana que protagonizó el filme La reina Mangot, I.a. Simbolo del americio, s. Acetata, r. Igualdad en la altura de las cosas. I.B. Bóvido de las montafias del Tibet.

cosas: is, Bóvido de las montanas oer Juen. Verticales

1. De la médula. 2. Mineral compuesto de ácido borino, silice y aldmina a. Preflior dos. a. Ciudad de Hungria, donde nació Joseph Pullizer. 5. Instruía. 6. Máquina diseñada para investigar la fusión nuclear controlada. 8. (fir. -) Escritor estadouni-dense autor de Los niños del Brasil. 12. Esposa de Osiria. 10. Interjección de dolor.

Clarín 🕏 es propiedad de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Editor responsable: Ricardo Kirschbaum

pressreader Presilinader.com +1 604 278 4604

CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 Tema Del Día

### Atentado en la campaña de Estados Unidos

Paula Lugones

Tras sufrir un intento de asesinato del que milagrosamente salió apenas herido en una oreja, el ex presidente Donald Trump envió ayer un mensaje de unidad a los estadounidenses, sostuvo que "solo Dios evitó que sucediera lo impensable" y aseguró que su campaña seguirá como estaba previsto.

Aver, el FBI informó que el atacante, de 20 años de edad, fue identificado como Matthew Crooks. oriundo de Bethel Park, de una ciudad vecina a donde ocurrió el atentado. El asesino, que fue abatido por las fuerzas de seguridad luego de que disparara varias veces con tra Trump y la multitud, estaba apostado en el techo de una instalación vecina a unos 150 metros del escenario del acto, fuera del perimetro de seguridad, con un rifle de salto AR 15, un arma que es usada habitualmente en las masivas matanzas en EE.UU. Hasta anoche se ignoraba el motivo del ataque. Crooks mató a un bombero e hirió de gravedad a otras dos personas.

### "El ambiente se ha calentado. Es hora de enfriarlo", dijo Biden

Crooks tenía explosivos en su auto, según fuentes de la investiga-ción. El vehículo estaba estacionado cerca del lugar del acto en Butler, Pensilvania. El FBI estima que Crooks actuó solo y los primeros indicios no revelan lazos con un grupo terrorista internacional

Anoche, en un mensaje desde la Casa Blanca, el presidente Joe Bi-den también exhortó a la unidad nacional tras el atentado y dijo que había sostenido una conversación "breve pero buena" con su rival electoral. "No hay lugar en EE.UU. para este tipo de violencia. Nunca. Punto. Sin excepciones. No podemos permitir que esta violencia se normalice. El ambiente político en este país se ha calentado mucho Es hora de enfriarlo. Todos tenemos la responsabilidad de hacer-lo", manifestó Biden, en un claro intento de apaciguar los ánimos y evitar que el clima empeore. Asimismo, afirmó que había ordena-do una investigación independiente sobre el "intento de magnicidio" y prometió una revisión de la seguridad del candidato y la conven ción republicana que comienza hoy lunes en Milwaukee. Biden postergó un viaje previsto a Texas antes del ataque. Al informar a la prensa sobre el

caso, Kevin P. Rojek, el agente del FBI que dirige la pesquisa, dijo que "la información que tenemos indi-ca que el tirador actuó solo y que no hay preocupaciones de seguri-dad pública". El agente agregó que tampoco se ha identificado "una

# El FBI aseguró que el tirador actuó solo y que no hay un grupo terrorista detrás del ataque a Trump

Tras el atentado, el ex presidente llamó a la unidad. Biden anunció una investigación independiente y pidió no ceder a la violencia. Se ignoran los motivos del atacante.



Un gesto. Trump se esfuerza en saludar a sus partidarios antes de ser extraido por sus custodios. AFF

ideología asociada con el sujeto". so de "terrorismo doméstico" y que han mandado el arma y el celular de Crooks a un laboratorio del FBI

Añadió que las publicaciones en redes sociales y textos hechos por Crooks revisados hasta el momen to no revelan ninguna ideología politica, ni tampoco se han descubier-to antecedentes de algún tipo de enfermedad mental.

Crooks estaba registrado como republicano en los padrones elec-torales, pero también había hecho donaciones de 15 dólares a una agrupación demócrata. En sus redes sociales, que fueron cerradas por las autoridades, se lo veia vestido con capa y gorro de graduación de la escuela secundaria.

Crooks había estado trabajando como asistente de nutrición en el Centro de Rehabilitación y Enfermería Especializada de Bethel Park, Marcie Grimm, administra dora de la instalación, dijo que la organización estaba conmocionada al enterarse de su participación en el tiroteo, diciendo que había

### Trump aseguró que su campaña sigue sin cambios pese al ataque.

realizado su trabajo sin preocupación y su verificación de antece-dentes estaba limpia". Se negó a discutir más detalles de su empleo, diciendo que los funcionarios del centro estaban cooperando con los investigadores policiales.

En su comunicado en Truth So-cial, Trump declaró: \*Gracias a todos por sus pensamientos y oracio-nes, ya que fue solo Dios quien evitó que sucediera lo impensable. NO TEMEMOS, sino que permanecemos resilientes en nuestra Fe y desafiantes ante la Maldad".

\*Nuestro amor está con las otras víctimas y sus familias. Oramos por la recuperación de los heridos y mantenemos en nuestros cora zones la memoria del ciudadano que fue asesinado", agregó.

Finalmente hizo un llamado a la unidad y anticipó que hablará al pais en los próximos días. "Es más importante que nunca que nos mantengamos unidos y mostre-mos nuestro verdadero carácter, manteniéndonos fuertes y decididos y no permitiendo que el mal gane.Espero poder hablar con nuestra Gran Nación esta semana desde Wisconsin', cerró en referen-cia al Estado donde se realizará hoy la Convención Republicana. De esta manera, Trump confir-

mó que su agenda no será alterada por el ataque. Hoy comienza en Milwaukee la cita del partido donde será nominado como candidato. Trump se recluyó ayer en su re-sidencia de Florida, custodiada por un férreo operativo de seguridad.

pressreader Presiliader.com +1 804 278 4604

CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 Tema Del Día

### Atentado en la campaña de Estados Unidos

Matthew Crooks era un buen alumno en matemáticas y un aportante a la campaña de Trump. Hallaron en su auto material para fabricar bombas.

# Un joven sin antecedentes y de 20 años, el autor del ataque

M. Blesecker v A. Durkin Richer

El hombre identificado por las autoridades como el tirador en el intento de asesinato del expresidente Donald Trump era un joven de 20 años de un suburbio de Pittsburgh, no lejos del acto de campaña donde ocurrió el ataque.

Los investigadores trabajaban aver para recopilar más información sobre Matthew Thomas Crooks de Bethel Park, Pensilvania, quien abrió fuego desde una azotea fuera del lugar del evento en Butler antes de ser abatido por el Servicio Secreto.

Un funcionario del FBI reiteró anoche que aún no se ha determinado el motivo del incidente. Los registros judiciales públicos de Pensilvania no muestran casos pe nales anteriores contra Crooks. Fuentes policiales dijeron ayer que la policía halló materiales para fabricar bombas en la casa y el vehículo del autor del tiroteo.

Trump, el virtual candidato presidencial republicano, dijo en las redes sociales que la parte superior de su oreja derecha quedó perforada por un disparo. Dos espectadores resultaron gravemente heridos y uno murió.

Los familiares de Crooks no han



En la mira. Una imagen de video de Matthew Crooks, recostado sobre un techo, a punto de disparar a Trump,

respondido los mensajes de The Associated Press. Su padre, Matthew Crooks, dijo a CNN que aún trata de descubrir "qué diablos está pasando", pero que no hablará sobre su hijo hasta después de re-unirse con las fuerzas policiales.

Las autoridades establecieron ayer un bloqueo que impedía el tráfico cerca de la casa de Crooks, que se encuentra en un enclave de mo-destas viviendas de ladrillo en las colinas de las afueras de Pittsburgh.

Vehículos de policia estaban es-tacionados en una intersección cerca de la casa y se vio a agentes caminando por el vecindario.

Crooks se graduó de la secunda ria Bethel Park en 2022, indicó el distrito escolar en un comunicado a KDKA-TV. El distrito escolar aseveró que cooperará plenamente con los investigadores. En 2022, Crooks fue uno de varios estudiantes premiados en matemáticas y ciencias, según un artículo de Tribune-Review publicado en ese en-

Por ahora se desconocen la inclinaciones políticas de Crooks. Documentos muestran que Crooks estaba registrado como votante re publicano en Pensilvania, pero re portes federales de financiación de ñas también muestran que donó 15 dólares a un comité de acción política progresista el 20 de enero de 2021, el día en que el presidente Joe Biden rindió juramento.

El FBI reveló su identidad la madrugada de ayer, horas después del tiroteo. Las autoridades dijeron a los periodistas que Crooks no lle vaba identificación, por lo que esta ban usando ADN y otros métodos para confirmar su identidad. Las utoridades recuperaron un fusil tipo AR en el lugar, que al parecer fue comprado por el padre del tira dor de manera absolutamente le

Un análisis de la AP de más de una docena de videos y fotografías de la escena del mitin de Trump, así como imágenes satelitales del lugar, muestra que el tirador pudo acercarse sorprendentemente al escenario donde el expresidente taba hablando.

El techo donde vacía el agresor ara efectuar su disparo contra el lider republicano estaba a meno: de 150 metros de donde se hallaba Trump, una distancia desde la cual un tirador de nivel decente podría razonablemente acertar en un obetivo de tamaño humano

Como referencia, 150 metros es la distancia a la que los reclutas del ejército estadounidense deben impactar una silueta de tamaño hu mano para poder calificar con el fusil M-16. El AR-15, como lo tenía el tirador en el mitin de Trump, es la versión civil semiautomática del militar M16.■

# Qué es lo que se sabe y cuáles son las dudas sobre el atentado

El atentado contra el ex presidente Donald Trump del sábado conmovió a Estados Unidos y el mundo y el FBI continuaba ayer la investigación para aclarar cómo se produjo el intento de asesinato. El republicano salió con una herida en la oreja. Uno de los asistentes murió y hay otros dos en grave es-tado. Hay aún muchos puntos oscuros sobre el ataque y cómo actuaron las fuerzas de seguridad. Lo que se sabe

1) A Trump le dispararon desde el techo de una instalación ubicada fuera del perímetro del acto, un galpón a unos 150 metros de distan-

cia del escenario donde estaba el candidato. Esto explica por qué pudo sortear los habituales controles de armas y chequeos con detector de metales que revisan a los asistentes a los mitines

2) El asesino fue abatido por francotiradores federales que estaban ubicados en otro techo. Dispararon inmediatamente después de que el atacante baleara a Trump y varios de los participantes

3) El atacante fue identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, oriundo de Bethel Park, a una hora del lugar del atentado. No se le conocen antecedentes penales. Estaba registrado como republicano, pero había hecho un aporte de campaña a un grupo demócrata. Tenía pelo largo, rubio, y usa

4) Crooks utilizó un rifle de asalto AR15, que es semiaútomático y el arma que habitualmente se usa para cometer matanzas en EE.UU. Varias fuentes señalaron que se encontraron explosivos en el auto del atacante y también en su casa. El arma, según trascendió, había sido comprada por el padre del joven.

 Varios testigos aseguraron que vieron al joven antes del tiroteo y alertaron a las autoridades. Ryan Knight, un simpatizante de Trump, declaró haber visto al atacante en un edificio cercano.

6) La campaña republicana sigue

en marcha. Trump dijo que hoy comenzará la convención partidaria en Milwaukee, Wisconsin, como estaba previsto. Allí será nominado como candidato el jueves.

Los puntos oscuros 1) El motivo del atacante. Crooks no tenía antecedentes penales y por ahora no se encontró una ra zón para llevar a cabo semejante atentado. Tampoco hasta hoy hay indicios de que haya actuado en colaboración con alguna otra persona, ni que hubiera un complot o que perteneciera a alguna organización violenta, aunque la investi-gación continúa revisando todos los dispositivos electrónicos del atacante. ¿Era un joven con problemas mentales o de adaptación social que tuvo acceso a un arma o hay algo más? Los investigadores por ahora dicen que están "en territorio desconocido" y que no descartan ninguna hipótesis

2) Por qué falló la seguridad. Es

uno de los grandes agujeros negros del atentado. Un simpatizante de Trump habia advertido antes del ataque haber visto al tirador trepándose a un techo con el rifle y había advertido a los uniformados sobre e hecho. ¿Por qué no fueron a detenerlo?

3) En los videos se ve a los francotiradores federales disparar al atacante y abatirlo, luego de que Crook atacara contra Trump y la multitud. ¿No lo vieron antes? ¿Por qué no fue avistado si todos estaban en los techos?

4) ¿Rodarán cabezas? El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijo que investigaría el intento de asesinato y pidió a Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto, que testificara en una audiencia el 22 de julio.

5) El presidente Joe Biden, prometió reforzar la seguridad de Trump y la convención republicana que se inicia hoy.■

pressreader Presslander.com +1 004 278 4004

CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2004 Tema Del Día

### Cómo fue el intento de magnicidio



con la que se aprieta el

### **EL TIRADOR**



### Thomas Matthew Crooks

Crooks se graduó de Bethel Park High School durante el 2022, y recibió un "premio estrella" de 500 dólares por la iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias, según un informe publicado por medios locales y un video difundido de la graduación de la escuela.



- Desarrollado a partir del rifle militar M-16, usado en la guerra de Vietnam.
- Su venta estuvo prohibida entre 1994 y 2004. El congreso optó por no renovar su veto.
- Hay entre 5 y 10 millones de propietarios de AR-15 en EE.UU. (Según la NSSF)

800 - 1.800 US\$

### CÓMO FUE



Trump se encontraba en un evento de su campaña en el condado de Butler, Pennsylvania.



Mientras daba su discurso se oyeron sonidos de disparos. Trump se llevó la mano a su cara y se agachó.



Inmediatamente se activó el protocolo de seguridad del servicio secreto y fue cubierto por los agentes.



Uno de los disparos alcanzó la parte superior de la oreja derecha de Trump.



Los custodios intentaron sacar rápido a Trump del lugar. Pero el republicano insistió en quedarse para saludar con un puño en alto a sus partidarios.



Enseguida el expresidente fue introducido por el Servicio Secreto a un vehículo negro para alejarlo del peligro.



Los francotiradores apostados en el perimetro de seguridad abrieron fuego al identificar la posición del atacante.



El tirador fue abatido en el lugar donde estaba apostado, sobre el techo de una instalación vecina a unos 150m del escenario.



CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 Tema Del Día

### Atentado en la campaña de Estados Unidos

Corey Comperatore (50) cubrió con su cuerpo a su familia al iniciarse el atentado. El gobernador ordenó arriar las banderas a media asta en su honor.

### "Un héroe que protegió a sus hijas": la historia del bombero asesinado

WASHINGTON, AFP, EFEY AP

La única víctima fatal hasta ahora del atentado contra Donald Trump en un acto de campaña fue identificado como Corey Comperatore, un bombero de 50 años "que fue un héroe al proteger a sus dos hijas", según informó el gobernador. Una bala lo alcanzó al cubrirlas con su cuerpo durante el ataque.

"Anoche perdimos a un compa ñero de Pensilvania, Corey Comperatore", dijo a periodistas el go bernador del estado, Josh Shapiro. "Acabo de hablar con su esposa v sus dos hijas".

Él gobernador agregó que Comperatore era un bombero devoto un entusiasta partidario de Trump que "amaba a su comunidad y más especialmente (...) a su

Shapiro calificó el tiroteo, en el que otros dos espectadores resultaron heridos, como "impactante". Las otras víctimas aún no han sido identificadas. Los medios estadounidenses, que citan a empleados del hospital de Pittsburgh, afirman que se trata de dos hombres que se ncuentran en estado crítico.

La hermana de Comperatore, Dawn Schafer, publicó un home naje a su hermano en Facebook.

"El odio hacia un hombre acabó



esinado el sábado, con una de sus hijas,

con la vida del hombre que más amábamos", dijo. Acababa de cum-plir 50 años y le quedaba "mucha vida por vivir", añadió. "Esto pare-ce una terrible pesadilla, pero sabemos que es nuestra dolorosa

realidad", añadió

Shapiro aseguró que Compera-tore murió "como un héroe", y agregó que "Corey se lanzó sobre su familia para protegerla" cuando estalló el tiroteo, según le ha-

bia comentado su esposa. Las ban deras estatales ondearán a media asta en honor a la víctima.

El sábado un testigo contó a NBC News que vío a un hombre en las gradas, presumiblemente la cabeza, y agregó que la víctima murió en el acto.

"Corey era un ávido partidario del expresidente y estaba muy emocionado de estar allí anoche". afirmó Shapiro.

Una página creada para recaudar dinero para la familia Comp ratore había recibido casi 280.000 dólares hasta ayer al mediodía, se gûn dijeron las autoridades del go-

Shapiro pidió a todos los líderes políticos "bajar la temperatura y superar la retórica de odio que existe, y buscar un futuro mejor y más brillante para esta nación".

"El intento de asesinato del expresidente Donald Trump anoche fue absolutamente inaceptable y trágico", resaltó el gobernador, quien le deseo una pronta recupe ración al exmandatario, con quien, dijo, aún no ha tenido opor tunidad de hablar.

El gobernador agregó que había hablado con los familiares de Comperatore, así como con los de una de las dos personas que fueron heridas en el ataque. La víctima tenia 50 años de

edad, de acuerdo a The New York Times, que cita a la hermana, Dawn Comperatore Schafer. Ayer, los fieles de uno de los templos más cercanos, la Primera Iglesia del Nazareno, al lugar del atenta do ofrecieron una oración por el bombero asesinado.

"El hombre asesinado es primo hermano de mi nuera", dijo una mujer de mediana edad con una blusa verde oliva, de pie delante de un crucifijo a contraluz. "Mi hijo y mi nuera están muy dolidos por todo esto". La víctima "estaba prote-giendo a su mujer y a su hija. Esto nos ha afectado a todos", relato.

### El voto de las balas luego del atentado en Pennsylvania



Marcelo Cantelmi

La incógnita por cierto no es si sucederá, sino el tamaño, seguramente vasto, del apoyo electoral que co-sechará Donald Trump a partir de este episodio. A la polémica ya bas-tante tóxica sobre la edad del presidente y rival Joe Biden, se agrega ahora un significativo producto en la épica norteamericana del dirigente heroico que soporta seme jante barbarie en contra de su vida

No importa si lo es, alcanza con

dio de la conmoción y el disparo en su oreja, detectó la importancia de los gestos, alzando la mano y pro-poniendo consignas a un auditorio perplejo y asustado.

Las imágenes en su red social edifican ese comportamiento ce-gando a los demócratas cualquier posibilidad de cuestionar al candidato opositor.

Tampoco es relevante en ese re-sultado que el atacante haya sido un jovencito simpatizante republicano, lo que mueve más dudas sobre su comportamiento delirante. Son, sin embargo, multitud los casos de adolescentes o casi que han protagonizado los peores crimenes en las escuelas y calles norteamericanas. Es un desvio que emerge de una extendida violencia social que en EE.UU. se ha convertido en un sentido común muy liquido, escan-daliza cuando se produce, pero se disipa velozmente en cuanto se en frian los cadáveres de las victimas.

Apenas horas antes del atentado en Pennsylvania, este tema fue parte de un cruce entre Biden y el mag nate. El presidente, que busca su reelección en noviembre, aseguró que prohibirá las armas de asalto de venta libre y requerirá antecedentes totales de quienes las porten o las compren. Trump, en cambio, prometió a la sórdida Asocia ción Nacional del Rifle que no hará nada respecto a las armas "y lo digo en serio", enfatizó. A lo largo de la

historia es la posición de Trump en este tema la que ha prevalecido. Y es previsible que así continuará. Desde este sábado en adelante,

la campaña demócrata se tornará en una cuesta extrema hacia arriba. Ya no importa si Biden es rele vado a último momento por un di rigente más joven, incluso la vicepresidente Kamala Harris. El efecto expansivo del atentado es el que fijará las reglas.

Biden ha intentado con éxito en su rueda de prensa, y las presentaciones en actos posteriores, exhibir que está aún capacitado para gobernar el país. Una herramienta de esa batalla son las posiciones extremistas de su contendiente mucho más agudizadas que lo que exhibió durante su administración.

En el momento de los disparos enarbolaba datos para acicatear contra la migración que ingresa desde el sur del país, como la clave de una violencia en EE.UU. que ha calificado de importancia empinadamente superior a los conflictos internacionales, desde ya por en cima del ataque ruso a Ucrania. No hará mella en ese discurso que quien intentó matarlo fue un joven de Pennsylvania, nada relaciona-

do con migraciones diabólicas. Los demócratas harán eje en lo que sucede cuando se defiende la noción de una comarca donde adquirir una ametralladora forma parte de la libertad individual, así como la instalación de expendedoras de municiones en los supermercados junto a las heladeras de la leche o los chacinados.

Aunque enorme, el argumento se probará estrecho. Este ataque es el segundo round a favor de Trump, después de su victoria aplastante en el primer debate. Lo más relevante es que entrega al republicano una herramienta clave. al victimizarse para seducir a los moderados, un déficit hasta Pennsylvania en su carrera de regreso a la Casa Blanca.

pressreader Presslander.com +1 004 278 4004



CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 Tema Del Día

### Atentado en la campaña de Estados Unidos

# Una argentina, en el lugar del ataque: "La conmoción fue total"

Pía Meritello (56) asistió al evento y se ubicó a pocos metros del atril de Trump. "En los disparos no me generó miedo pero sí angustia porque había niños", dijo a Clarín.



istentes al acto de Trump junto a un miembro del servicio secreto al inicio del tiroteo. REUTURS

### pcanonico@agea.com.ar

El momento de los disparos no me generó miedo, pero si angustia por la presencia de tantos niños. Lo que me impactó fue cómo se organizó el público para salir. En medio de una multitud de 20 mil personas, uno se imagina una estampida de gente corriendo por todos lados. Sin embargo, todos se retiraron en forma pacifica, en silencio y llorando. Había rondas de 15 o 20 personas, agarradas de las manos, que rezaban por Trump, Predominaba un clima de tristeza", le cuenta a Clarin Pia Meritello (56), la argentina que fue testigo del atentado a Trump en pleno acto de campaña.

Productora de servicios free lance, el día antes del "rally" de Trump Pia había desembarcado en el pueblo de Butler, en Pensilvania, donde su marido Jeffrey Neal (62) a guien conoció hace 8 años en una playa de Florida- tiene una casa familiar. La residencia está ubicada tan solo a 20 cuadras del recinto ferial en el que se celebró el evento. Recibió la invitación y no dudó en asistir

"El público era muy ecléctico. Había gente de todo tipo, sobre todo familias y niños. Incluso, muchos ni siquiera eran republicanos sino que eran seguidores de Trump", describe a Clarín.

La espera fue larga. En medio de una fila estática, aguardó su turno desde las 9 hasta que abrieron las puertas, cerca de las 13.30 horas, bao un sol rabioso. "Esperaban la llegada de Trump con una devoción ue me cuesta ilustrar. Lo idolatran de una forma muy particular, lo asocian con un rockstar. Todos te-nian una gorra, visera o remera de merchandising; se percibe un núcleo de pertenencia", recuerda.

Al compás de "God Bless the USA.", el ex presidente Donald Trump salió al escenario para sa-ludar e iniciar su habitual discurso de campaña que duró poco más de cinco minutos. Fue interrumpi-

do por los disparos del tirador Thomas Matthew Crooks quien abrió fuego desde un techo con un rifle

Pía estaba parada sobre una de las 1.500 sillas ubicadas frente al atril, a 15 metros del líder republicano. ¿Cómo fue ese momento? Trump estaba mirando hacia el público, explicando datos demo gráficos de la migración de los últimos años. Cuando gira su cabeza hacia la pantalla de la derecha (había también una a la izquierda) para señalar una gráfica de barras que mostraba un repunte en los cruces ilegales en la frontera durante el mandato de su rival, se escucha el primer disparo. Pensé que era un

### "Había gente de todo tipo, incluso muchos que no eran fans".

petardo porque no fue un ruido en-sordecedor. No entendíamos lo que pasaba. Luego, siguieron otros dos", recapitula.

Y sigue: "Cuando se fue para abajo pensamos que lo habían mata-do. Si no hubiese girado la cabeza, probablemente el tiro le hubiera dado en la sien. La mayor cantidad de gritos que se escuchaban prove nían de la tribuna que estaba detrás del podio. Pero después, el servício secreto nos hizo señas con los brazos para que todos bajáramos al piso y lo vimos levantarse sangrando. Todos estaban muy conmocionados".

Entre las cuestiones que llamaron su atención, Pía menciona el sistema de seguridad. "Cuando entramos, inmediatamente vimos dónde estaban los francotiradores del servicio secreto. Los veíamos desde el público a simple vista. Con lo sucedido, es llamativo que no ha-yan visto al tirador. Además, en el ingreso había una lista de restric-ción de las cosas que no podías llevar y te revisaban con un detector de metales", explicó. ■

### Críticas al Servicio Secreto por la seguridad del ex presidente

El Servicio Secreto quedó ayer bajo las críticas y debió negar insisten tes versiones de que el equipo del republicano Donald Trump había pedido seguridad adicional y ésta le fue denegada.

En una nota, su portavoz, Anthony Guglielmi, desmintió "afirmaciones falsas de que un miembro del expresidente solicitó recursos de seguridad adicional y que fueron denegadas. Eso es absolutamente falso. De hecho, añadimos recursos de protección y tecnolo-gía y capacidades ante el aumento

de los viajes de campaña". Varios analistas criticaron en las principales cadenas del país las medidas preventivas del Servicio Secreto por no tener en cuenta el riesgo que suponian varios edificios de una planta que rodeaban la zona del mitin en un descampado utilizado para eventos agrícolas en

la localidad de Butler.

Videos en redes sociales mostraron a personas señalando al atacante y asegurando que tenia un fusil antes de que comenzara a dis-parar hacia el escenario en el que Trump llevaba 10 minutos hablando. Según fuentes de la investigación, el tirador fue abatido por los francotiradores del equipo de seguridad apostados en un edificio aledaño al escenario. Trump fue herido en la oreia.

Ahora, el Servicio Secreto investiga cómo el atacante, Thomas Crooks, de 20 años, pudo acercarse lo suficiente para disparar, un fracaso de una de las tareas principales de la agencia. El agente a cargo del FBI, Kevin Rojek, dijo que era "sorprendente" que el agresor haya logrado disparar antes de ser abatido.

El equipo de contraataque fuertemente armado del Servicio S creto, cuyo nombre clave es "Ha-wkeye", se encarga de eliminar las amenazas para que otros agentes puedan proteger y llevarse a la persona a la que custodian. El equipo de contrafrancotiradores, conocido como "Hércules", utiliza binoculares de largo alcance y está equipado con fusiles de francotirador

para hacer frente a amenazas de

largo alcance, Grabaciones difundidas ayer revelan que, tras el ataque, se escu-chó a alguien decir cerca del atril de Trump: "¡Agáchese, agáchese, agáchese!", en alusión al magnate. Luego se oyeron voces diciendo re-petidamente "agresor abatido" antes de que alguien preguntara si era seguro moverse. À Trump se le pudo escuchar decir al menos dos ve ces: "Déjenme buscar mis zapatos, dêjenme buscar mis zapatos", y se escuchó otra voz que decía: "Lo ten go custodiado, señor". Luego,un vi-deo muestra a Trump volviéndose hacia la multitud y levantando un puño justo antes que lo subieran a un vehículo.

pressreader Presslander.com +1 004 278 4004



Preparativos. La convención republicana de Milwaukee comenzará hoy bajo una fuerte seguridad. EFE.

La nueva imagen de Trump como héroe resiliente puede calar entre los independientes. Y complicar a Joe Biden.

### Qué impacto puede tener el atentado en la elección



### Paula Lugones

plugones@clarin.com

Patty Harnish, vendedora en una tienda de Pennsylvania, no ha votado en 28 años. La última vez que lo hizo fue por Bill Clinton para su reelección en la década del 90. ¿Y ahora? "Es Trump", dijo. "Lo veo y me siento orgullosa". La mujer, de 58 años, sostenía en su mano el diario de este domingo, donde se veía a Trumpen primera plana, con la cara ensangrentada yya de pie, con el puño en alto, rodeado de agentes del servicio secreto, bajo un cielo azuly con la bandera estadounidense de fondo. Los videos difundidos por la televisión, los portales y las redes mostraban al magnate gritando "luchen, luchen!", mientras se iba y la multitud le devolvia "JUSA, USA!".

Esta imagen será el nuevo icono de los seguidores de Trump y el sello de um giro en la campaña. Hasta este sábado trágico, las encuestas daban un empate técnico entre Joe Biden y el republicano, incluso después del desastroso debate del demócrata, donde se lo vio incoherente. Trump había llegado a un techo electoral: tenia su fiel base de millones asegurada, pero le costaba alcartzar a sectores clave como las mujeres y los sectores moderados e independientes, que son los que definen las elecciones en este país. Por el otro lado, Biden luchaba—aún lo hace—por su supervivencia política y de los embates de su partido que quiere que ed es de su partido que quiere que ed es

un paso al costado porque no estaría apto para gobernar. El demócrata resistia con el argumento de que es el único que puede derrotar a Trump (Biden tiene buena llegada al electorado femenino y las mino-rías) y que ahora el partido debía enfocarse unido en atacar al magante, destacar su prontuario, sus intentos de violar la democracia. ¿Qué hará ahora? Acorralado, al menos por un tiempo Biden no va a poder criticar con dureza a su rival, ni recordar a cada rato que es un convicto y deberá controlar sus ataques para no ser visto como demasiado agresivo con-tra alguien que sufrió tan grave atentado. La campaña del presidente, que tanto luchó por mantenerlo en carrera, ahora tiene corrido el eje. Dra-mático a esta altura. Biden tenía chances pero-aunque falta para las elecciones de noviembre- ahora todo parece esfumarse para él o para cualquiera que eventualmente lo reemplace. La campaña de Trump asumió una actitud más virulenta que la del propio candidato, al me-nos por ahora. Christopher Devine, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Dayton, dijo a Clarin que "los partidarios de Trump se es-tán uniendo, y algunos, como el aspirante a vicepresidente JD Vance, es-tán culpando a Biden y a otros demócratas de causar indirectamente el ataque. Esto es absurdo, pero me parece revelador que republicanos ambiciosos como Vance se aprovechan esta oportunidad para exacer-bar las tensiones, en lugar de aliviarlas. Desafortunadamente, eso podría ser una señal de hacia donde se dirigen las cosas".

Sin embargo, dice el experto, "hay señales más alentadoras, como la llamada aparentemente amable de Bidena Trump horas después del tiroteo. Uno espera que Biden, Trump y
otros lideres aprovechen este momento para calmar y unificar al pueblo estadounidense, a medida que
nos acercamos a las últimas estapas
de la campaña presidencial. Pero dado el historial de Trump de intensificación del conflicto partidista y los
esfuerzos iniciales de sus partidarios por hacer precisamente eso, desafortunadamente sospecho que el 
intento de asesinato sólo empeorará
nucho una carrera presidencial que
ya de por si es divisiva".

Stephen Craig, profesor de Ciencias Políticas de a Universidad de Florida, es más escéptico: "Lo que sospecho es que los partidarios de Trump se sentirán indignados, mientras que sus oponentes más fuertes desearán que el tirador hubiera tenido mejor puntería. En resumen, dudo que muchos votantes se muevan de un lado a otro", dijo a Clarín. En verdad, los que odian a Trump no lo van a votar, eso es seguro. Ylos trumpistas amarán mása su lider. Pero el atentado y la nueva imagen como un héroe resiliente puede calar en el electorado más independiente y el que no suele votar.

Trump solo tiene que hacer lo que está haciendo. Hablar de unidad y presentarse como un luchador que ha vencido la adversidad, una narrativa que suele atrapar al electorado, sobre todo al independiente como Patty de Pennsylvania, que decidió ir a las urnas por primera vez y lo hará a favor del magnate.

### Trump, el puño en alto, y un saludo a la tribuna en un momento crítico

Tras ser herido, hizo esperar a sus custodios. El gesto construyó una imagen destinada a perdurar.

#### THE NEW YORK TIMES, ESPECIA Shawn McCreesh

Donald Trump volvió a ponerse de pie. Le acababan de disparar durante un acto en Butler, tenia la camisa blanca desabrochada y su gorra roja ya no estaba en la cabeza. La sangre le corría por la cara mientras los custodios patrullaban el perímetro del escenario. Un grupo de agentes del Servicio Secreto presionaron sus cuerpos contra el de él. "Tenemos que movernos", suplicó uno.

Espera, espera, espera, instruyó el ex presidente con una voz de orden acosada, pero sorprendentemente clara. De mala gana, se detuvieron. Miró entre la multitud. Y luego su brazo se extendió hacia el cielo y comenzó a golpear el aire. La multitud comenzó a cantar: "¡Estados Unidos!", mientras los agentes empujaban a Trump hacia las escaleras. Cuando llegaron al escalón superior, se detuvieron una vez más para que Trump pudiera levantar el brazo un poco más y agitar el puño un poco más rápido. La multitud rugió aún más fuerte.

más fuerte.
Es dificil imaginar un momento que personifique más plenamente la conexión visceral de Trump con sus seguidores y su dominio de la era mediática moderna. Trump no abandonaria el escenario sin indicarles a sus

simpatizantes que estaba bien, incluso cuando algunos todavía lloraban de miedo. Y no se limitó a saludar o asentir, sino que levantó el puño en señal de desafio sobre su rostro ensangrentado, creando una imagen que la historia no olvidará.

Trump siempre ha sido muy consciente de cómo se ve en los grandes momentos, practicando su entrecerrar los ojos de Clint Eastwood y preparândose para su mueca cruel en la foto policial. Pero no hubo tiempo para prepararse para esto. Esto fue instinto.

Mientras los agentes lo obligaponerse de pie, tartamudeó: "Déjame ponerme los zapatos, déjame ponerme los zapatos," "Lo tengo, señor, lo tengo, señor", respondió un agente. Trump se levantó, con la voz entrecortada al principio, repitiéndose todavia: "Déjame ponerme los zapatos".

"Mantén eso en tu cabeza", le dijo un agente, "está sangrando". "Señor, tenemos que pasar a los autos", dijo otro.

"Déjame ponerme los zapatos", dijo Trump nuevamente. Feroz en un momento, parecia agotado y afligido al siguiente. Después de que los agentes lograron sacarlo del escenario, lo llevaron hacia una Chevrolet Suburban en ralenti. Antes de que la puerta pudiera cerrarse, se volvió hacia la multitud. Su cabeza parecia más empapada de sangre que antes. Levantó el puño una vez más. 

8



Gesto. Trump no olvidó saludar poco después del atentado. REUTERS



10

### El País

### Política monetaria



La nueva etapa. Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Hoy arranca un nuevo esquema de política monetaria.

#### LA NIJEVA FASE

#### El alcance de las medidas anunciadas por la red X desde EE.UÚ.

De acuerdo a la consultora Equilibra, que dirige Martin Rapetti, "no habrá emisión monetaria a través de la compra de dólares en el mer cado cambiario (MULC), Los pesos emitidos por esta via será reabsorbidos (esterilizados) ven diendo dólares en el mercado CCL".

"El anuncio se da en un contexto en el que los dólares financieros y el riesgo país venian sublendo de forma sostenida. La brecha cambiaria superaba el viernes pasado el 55% en el CCL y el 60% en el blue; el riesgo país traspasó los 1.500 puntos".

"El BCRA usará esos dólares pa ra bajar la brecha cambiarla v mantener un esquema del 2% mensual-que la mayoría de los analistas (incluyendo al FMI) con sidera lleva a un atraso cambiario— en vez de acumular reser-vas. El principal objetivo oficial hoy es bajar la inflación y que los ingresos de las clases me

# Arranca la intervención del BCRA: prevén cautela del mercado

El Gobierno intervendrá en los dólares CCL y MEP que usan las empresas. Busca aquietar la presión sobre la divisa. Y achicar la brecha entre el oficial y los paralelos. Impacto en la inflación.

### Agustina Devincenzi

gdevincenzi@clarin.com

Hoy arranca la nueva la anunciada intervención del Gobierno en el mercado del contado con liquidación (CCL) y el dólar Bolsa o Mep. La medida, que algunos economis tas tildaron de "kirchnerista" por ir en contra de las ideas que prego-na Milei, genera **dudas sobre la** reacción de los mercados. Pero el Gobierno busca quitar presión sobre el dólar.

No fue la única medida de política monetaria anunciada. Anoche y por la red X señalaron que se pagarán los intereses de bonos que vencen en enero con el objetivo de bajar el riesgo país (ver página 11).

Los especialistas anticipan un lunes cauteloso, a la espera de la implementación del esquema de "emisión 0" a través de la compra de dólares en el mercado cambiario (MULC) y en el que los pesos

emitidos por esta via serán reabsorbidos vendiendo dólares al valor del CCL. Eliminada esta fuente de emisión y la de los puts (seguros para los bonos) que se anuncia-ría el miércoles, el Gobierno hará foco en mantener o achicar la ba-se monetaria para contener la suba de dólar y consolidar la desacele ración de la inflación.

Los analistas adelantan una leve reducción de la brecha -que el viernes trepó a 60% con el blue, que tocó un récord y llegó a \$ 1.500-, y una posible caída de los dólares financieros, los bonos en dólares y los ADRs, las acciones de empre sas argentinas que cotizan en Wall Street. Asimismo, prevén una su-ba de los bonos en pesos.

"Hay que ver cômo digieren esta decisión inédita, que **no resuelve** la dificultad de generar dólares an-te los vencimientos de deuda y la escasez de divisas del BCRA. No me animaria a dar un resultado contundente de una respuesta positi-

ya. Habrá cautela, una actitud de 'esperar y ver', en el mejor de los es cenarios", opinó Ricardo Delgado, presidente de Analytica.

"La reacción debería ser una pre sión a la baja de MEP, CCL y bonos, ya que implica resignar la posibili-dad de acumular reservas. Podría haber impacto en el nivel de actividad, las expectativas de recuperación pasarían al último trimestre", afirmò el analista Diego Martinez Burzaco

"Podría haber un limitado descenso de la brecha. Los bonos en dólares podrían arrancar cautelosos, ya que la acumulación de re-

### PARA TENER EN CUENTA

2.600

son los millones de dólares a los del Banco Central.

servas ingresaria en una etapa de pausa. También los ADRs responderían con prudencia y volatilidad tras la recuperación reciente, a raíz de las preocupaciones sobre los tiemposy motores disponibles para un repunte de la actividad. Los inversores seguirán atentos al FMI y la posibilidad de un nuevo programa con fondos frescos", dijo el

economista Gustavo Ber. "A priori, esperaria que e**l dólar** afloje un poco, por dos herramientas nuevas: primero, el miércoles se resuelve tema puts, esto genera-ba demanda de dólares, eventualmente presión de pesos; y segundo, aumentará la fuente de oferta del contado. Debería tener un impacto para abajo del dólar paralelo v los bonos en dólares. Los bonos en pesos podrían subir. Si la reacción es buena, se espera que el Gobierno acelere la salida del cepo. Y si es mala, puede que acelere otros planes", consideró el economista Fernando Marull.

"Podría haber un golpe en los bo-nos en dólares. Si la brecha se reduce, el BCRA participaría menos como comprador neto. Es una medida audaz. Si se lo toma con optimismo, sería momento de mostrar una hoja de ruta en el levantamiento del cepo. En caso contrario, está en el filo", analizó Salvador Vitelli, de Romano Group.

"Deberian acompañar con la su-ba de tasas", apuntó Jorge Vasconcelos, economista jefe de leral y agregó que "se va a justificar el mayor costo financiero de la deuda con la ganancia cuasifiscal de vender dólares en CCL". La pregunta es qué postura tomarán los exportadores. Con retrasos en liquidacio-nes y bajos volúmenes operados, estiman que de persistir el 'blend' (la posibilidad de liquidar 80% al oficial v 20% por CCL), el BCRA perderia US\$ 5.500 millones hasta fin de año. "Hay que monitorear la pre-disposición de chacareros a vender", concluyó Vasconcelos. ■

pressreader Possilizador zon +1 604 278 4604

### El mercado no la ve **RIESGO PAÍS** DÓLAR BLUE \* En puntos » En pesos 10 FEB 10 MAR 10 ABR 10 MAY TO JUN 10 JUL 21 NOV 21 ENE 21 FEB 21 MAR 22 ABR 22 MAY 2023 2024 2024

# Aseguran los dólares para pagar bonos: buscan bajar el riesgo país

Es para el pago de intereses que vencen en enero de 2025. Depósito en EE.UU.

Juan Manuel Barca jbarca@clarin.com

En una jugada sorpresiva, el Gobierno anunció ayer por la noche que comprará y glrará los dólares para hacer frente al pago de intereses de los bonos globales y bona-

ra. depositará US\$ 1.528 millones en Nueva York y buscará bajar e riesgo país, que trepó a los 1.511 puntos el último viernes.

Es un anuncio en la previa a la apertura de los mercados tras las medidas de política monetaria que comunicaron el sábado el Presidente y el ministro de Economía desde EE.UU. Y busca despejar cualquier duda ante el temor a una mayor caida de reservas por la venta de dólares en el mercado financiero a partir de mañana y las posibles tensiones sobre los bonos.

"El Ministerio de Economia procederá a comprar al BCRA las divipago total de intereses de los bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025", señaló el viceministro de Economia, Pablo Quirno, a través de la red X.

Én medio de la escasez de dólares. el Gobierno explicó que comprará los dólares con los pesos acumulados del superávit financiero, producto del ajuste en las cuentas públicas y la toma de deuda en pe sos en el mercado local. Es lo que hizo la semana pasada, cuando pagó US\$ 2.100 millones a los bonistas por el segundo cupón, lo que hizo que las reservas netas sean negativas en hasta US\$ 2.700 millones, según cálculos privados.

"Esta operación se realizará con parte de los pesos correspondientes al superávit financiero alcanza-do en el primer semestre del año, que acumulado a Mayo ascendió a \$ 2,3 billones", sostuvo Quirno. Y dio detalles: "los US\$ 1.528 millones correspondientes serán depositados en el fiduciario. Bank of New York, quedando disponibles única mente para ser utilizados con el fin mencionado".

Según cálculos del jefe de estrate gia de Cohen, Martin Polo, en enero vencen con los bonistas unos US\$ 1.700 millones de intereses y US\$ 2.900 millones de capital. El giro del gobierno servirá para hacer frente al pago total de intereses con los privados, y el resto se resolverá más adelante. "Tengo seis meses para seguir laburando esa parte. Hoy (inversor) no tenias nada, aho-ra bajas la duda de una parte relevante", señalaron fuentes oficiales.

La medida apunta a dar una bue na noticia en los bonos ante los interrogantes sobre la capacidad de pago de la deuda soberana de cara a res a los US\$ 7,000 millones y la imposibilidad de salir a los mercados. El Gobierno espera la pérdida de hasta US\$ 4.000 millones en el tercer trimestre por pagos de energia, mientras mantiene el dólar al 2% mensual y el campo retiene granos

COMPRO PROPIEDADES 4813-3234 911-41605132

### clasificados.clarin.com

EL TERRORISMO SIGUE, LA IMPUNIDAD TAMBIÉN. BORNING SIGUE, LA IMPUNIDAD TAMBIÉN.

JUEVES 18 DE JULIO 9:30 PASTEUR 633





CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 El País

### Política monetaria

# Pagan US\$ 640 millones y Caputo se ve con el FMI en Brasil

Mañana vence el último pago de capital del programa con el organismo. La semana próxima esperan reunirse con el Fondo en el marco del G20.



Agenda recargada. El ministro Caputo llegaba esta mañana desde EE.UU. A la tarde recibe a los bancos

Ford Argentina S.C.A. convoca a realizar la presente campaña preventiva de seguridad a los poseedores de vehículos Ford Mustang año modelo 2022 a 2023, cuyos números de chasis se encuentren en los rangos indicados a continuación:



| Modelo. | Origen            | Fecha de Fabricación    | Año Modelo | Últimos B dígitos del número de Chasis |
|---------|-------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------|
| Mustang | Estados<br>Unidos | 11/10/2022 a 17/03/2023 | 2022-2023  | N**54789 a N**54881                    |

Los asteriscos representan letras y números aleatorios, el control deberá realizarse utilizando el primer digito, y los últimos 5 (del número de serie).

En todos los vehículos involucrados, el software del sensor de torsión digital secundario del mecanismo de dirección fue calibrado con polaridad invertida, lo que podría generar que si el sensor de torsión digital primario presente una anomalía o falla, el volante comience a oscilar sin previo aviso durante la conducción. Esta oscilación puede ocurrir en ambos sentidos (giro del volante en sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario). En casos extremos, el riesgo de accidente podria aumentar.

Si bien no se han registrado incidentes de este tipo en el mercado local, Ford, en su compromiso con la seguridad y calidad de sus productos está trabajando en una solución y estará informando a los clientes una vez se cuente con una.

Por cualquier consulta, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente Ford, de lunes a viernes de 9 a 20 horas, por teléfono al 0800-888-3673, por mail a ateclien@ford.com o por WhatsApp al 11-3590-9236.

#### Juan Manuel Barca ibarca@clarin.com

El Gobierno enfrentará una semana clave desde hoy. Después de anunciar medidas de urgencia el sábado desde EE.UU., el Presidente y el ministro de Economía aterrizarán hoy a las 7 en Buenos Aires con los ojos puestos en el dólar, los puts y las reservas, ya que mañanas habrá que pagar US\$ 640 millones al Fondo Monetario, y la semana próxima esperan tener una reunión con el organismo en

La agenda de Luis Caputo arran-cará con el estreno del nuevo esquema para intervenir sobre el contado con liquidación (CCL) me diante la compra de dólares en el mercado oficial y su "esterilización" con la venta de esas divisas en el mercado financiero. El propósito es "sacar" los pesos que se emiten por la compra de dólares a los exportadores, bajar la inflación y reducir la brecha para aplacar las

expectativas de devaluación. "Estamos alineando el corazón con el bolsillo, no es que intervengo para bajar el dólar, es solo para retirar pesos excedentes, si no compramos dólares, no hay dólares para vender", señalaron desde Economia después de una semana en la que continuaron las turbulencias financieras, con una brecha cambiaria que superó el 55% en el CCL y el 60% en el blue, mientras el ries go país traspasó los 1.500 puntos básicos. La otra canilla de pesos que se busca cerrar en las próximas ras es l**a emisión potencial de \$** 16 billones por la venta masiva de bonos por parte de los bancos. La ejecución de puts por parte del Banco Macro enfureció al Presidente y agravó las tensiones con las entidades financieras por el uso de esos seguros, que les permite venderle los titulos al Banco Central. En ese contexto, hov habrá una nueva reunión con los banqueros en el BCRA.

La fase de "emisión cero" no está exenta de riesgos. Uno de los principales desafios es que la inter-vención sobre el dólar financiero demandará el uso de reservas para atender la demanda en el mercado de bonos, por donde en el primer semestre se fueron unos US\$ 9.000 millones debido a la derivación del 20% de la liquidación de las exportaciones a través del dólar blend o exportador, según Martín Polo, je fe de estrategia de Cohen.

En el Gobierno aseguran que el blend-hoy a \$1.020- seguirá en ple, pese a que esa estrategia empezó a resultar insuficiente para contener la brecha y Caputo se comprome-tió a eliminarlo para fines de junio. El otro factor de tensión es que Massa ya recurrió el año pasado a las intervenciones sobre el mer-cado financiero sin poder evitar que la brecha subiera del 87 al 134%, pese a que el FMI se lo había prohibido en un primer momen-

Con el Fondo, hay conversaciones constantes, tiene su manera de pensar y resolverlo. Estamos so-brecumpliendo las metas, algunas cosas te gustan más, otras menos, el Fondo ya avaló este plan moneta rio, esto es una rosca adicional a la emisión cero que anunciamos hace dos viernes, y la diferencia es que lo de Massa no apuntaba a la emisión cero", explicó un funcio-nario respecto a la medida sobre la

que aún el Fondo no se pronunció. Mientras el mercado sigue con atención la evolución de las reser-

#### PARA TENER EN CUENTA

### 16

metidos en los puts, esos seguros

vas, Argentina afrontará este martes el último pago de amortización del programa vigente con el orga nismo, que vence en noviembre de 2024. Por otra parte, el Gobierno anunció que girará al exterior US\$ 1.528 millones para pagar a bonis-tas los intereses que vencen en enero de 2025 y el 31 de julio hay que cancelar US\$ 167 millones del primer vencimiento del Bopreal por la deuda importadora,

Pese a que el Banco Central la se-mana pasada c**ompró US\$ 127 mi-**llones en el mercado de cambios, rvas cayeron por el pago de US\$ 2.100 millones a los bonistas privados por el segundo cupón de bonos reestructurados en 2020. tivo en el orden de los US\$ 1.700 millones, el panorama cambiario apa rece bajo presión aún cuando el ministro anticipe que los pesos e casearán.

Luego de que el Fondo dijera que no hay un cronograma o un pedido formal para negociar un nuevo acuerdo, el Gobierno sigue apostando a obtener fondos frescos y se prepara para retomar las conver ciones con las autoridades del organismo en el marco del G20 en Brasil, a donde viajará Caputo y su equipo la semana próxima para participar de las reuniones.

pressreader Possilizador zon +1 604 278 4604



### 28 años de vida y un solo propósito: cuidar tu salud.

- Más prestadores
- Más técnología
- ▲ El mejor servicio













ospesalud.com.ar Gestiones Online

0800 444 6773

0800 444 0206





CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 14 El País



# El Gobierno busca eliminar las PASO, pero no tiene los votos

Es parte de la reforma electoral que impulsa. El proyecto aún debe llegar al Congreso. La oposición aceptaría que las primarias dejen de ser obligatorias.

### Jazmin Bullorini

jbullorini@clarin.com

El gobierno de Javier Milei apura el envío al Congreso de un provecto de reforma electoral que incluiría la eliminación las Primarias Abiertas Simultaneas Obligatorias (PASO). Pero ese punto no tiene aval ni siquiera de sus aliados más cercanos, aunque sí hay propues-tas de modificaciones para \*mejorarlas". Entre ellas evalúan que no sean obligatorias.

El oficialismo enfrenta la dificultad extra de que necesita un alto consenso-al ser una reforma electoral requiere mayoría absoluta de 129 votos afirmativos sobre los 257pero además tiene poco tiempo. Debe hacerlo en los cinco meses que quedan del año porque el que

viene es electoral y no se votan cambios a las reglas de juego

La historia de las PASO indica que todos los partidos cuando son oficialismo quieren eliminarlas pero si están en la oposición se

### Las reformas electorales precisan mayoría absoluta.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó la última semana la intención del Gobierno. "Las PA-SO no han servido para nada desde que se implementaron, sola-mente un gasto más. En las últimas PASO se gastaron 52 millones de dólares. No sirvió para nadie, salvo para la elección de Juntos por el Cambio, que debatían dos propuestas diferentes", sentenció el funcio nario durante su exposición del iueves en el Consejo Interamerica no de Comercio y Producción (CICYP).

Siguiendo esa línea planteó que "la elección de los candidatos de un partido es un problema de los pa tidos individualmente y no de la sociedad en su conjunto", y que por eso proponen eliminarlas.

En el Congreso están a la espera del provecto. En el oficialismo di ce que ya lo tienen listo, pero quie ren cerrar algunos diálogos previos con las bancadas aliadas antes de enviarlo. Hay una reunión prevista para los próximos dias entre Francos y los iefes de los bloques dialoguistas con la apuesta de definir to-da la agenda parlamentaria, pero en el PRO esperan antes un guiño

de la Casa Rosada por el reclamo por el pago de la deuda por la co-participación de la Ciudad de Buenos Aires.

Lo cierto es que en los tanteos informales, tanto desde la UCR como el PRO le adelantaron al Ejecutivo

### "La elección de candidatos es de los partidos", dijo Francos.

que el grueso de sus miembros no van a apoyar la eliminación total. aunque sí están dispuestos a discutir cambios.

"No hay que eliminarlas, hay que mejorarlas. Tienen que ser optati-vas, y tiene que ser una herramienta útil de democratización de los partidos o frentes", aseguró una le-

gisladora radical de peso en la ban cada. En la misma línea se expresan desde el PRO.

Eliminar la obligatoriedad signi ficaría, por ejemplo, que el Gobier-no mantenga la estructura, la organización de las escuelas y la seguri-dad, pero deje de financiar la publi-

cidad y la impresión de las boletas. En Hacemos Coalición Federal hasta ahora solo Miguel Angel Pichetto se inclinó por la positiva. \*Personalmente creo que habría que dejarlas sin efecto", aseguró esta semana a la salida del acto por los 70 años del Partido Demócrata Cristiano, que encabezó el diputado Juan Brügge.

Pero en su bancada hay legisladores con distintas miradas, entre ellos los socialistas santafesinos Sin olvidar que el ex ministro de Interior Florencio Randazzo, es uno de los autores intelectuales del provecto de las PASO sancionado

En La Libertad Avanza, aunque hay temor sobre "el dedo de Karina" para el armado de listas, asegu ran que todos están para votar a favor de la eliminación. "Prometimos reducir los costos de la política y eliminar las PASO va en esa línea aseguraron desde la bancada.

Otros temas de la reforma elec-

El oficialismo ya habia incluido en la primer versión de la Ley Bases un capitulo sobre reforma elec toral que debió eliminar por falta de consenso.

Esa ambiciosa iniciativa incluía establecer un sistema de circunscripciones uninominales para elegir a los diputados nacionales. Ese punto, hoy pareciera descar tado, por falta de acuerdo. \*¿Está seguro el Gobierno que quiere ese sistema? Que mire los resultados de Le Pen en Francia<sup>e</sup>, advirtió un opositor.

El texto también pretende incluir una reforma para recortar el financiamiento público. Otro punto que la oposición más cercana tampoco observa con buenos ojos. "Lo van a plantear como bajar el gasto de la política, pero la contracara es que las empresas compren las decisiones del Estado, lo cual nos cuesta carísimo", sentenció un asesor clave de la UCR.

\*Constitucionalmente la vida democrática depende de los partidos políticos. En todos los países del mundo tienen sistema mixto privado v estatal", afirmó un hombre clave de la bancada PRO.



Mantenete informado todo el día en

clarin.com



pressreader Presslander.com +1 604 278 4604



PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN SHELLBOX AR. VÁLIDO DE LUNES A VIERNES, HASTA EL 15/07/24, EXCLUSIVAMENTE PARA SUSCRIPTORES DE TARJETA 365, EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SHELL V-POWER CON LA APP SHELL BOX. TOPE DE DESCUENTO SEMANAL: \$3.000. NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES O DESCUENTOS.



CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 16 El País

Disputa entre dos provincias por una inversión multimillonaria

# Régimen de inversiones: Milei se mete de lleno para arrancar

Trabaja personalmente en la reglamentación del RIGI, la gran apuesta para atraer dólares. Buscan garantizarlo más alla de futuros cambios de gobierno.

#### Eduardo Paladini

epaladini@clarin.com

"De lleno" y "en persona". Con esas dos descripciones, una alta fuente de Casa Rosada adelantó a Clarín una de las principales ocupaciones del presidente Javier Milei en es tos días. ¿A qué se refiere? A la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los capítulos clave de la Ley Bases aprobada semanas atrás en el Congreso. "El trabaja de lleno y en persona

en este tema. En la reglamentación. punto por punto. Quiere evitar que un cambio de gobierno, como una eventual vuelta del kirchnerismo, genere problemas en este progra ma", aseguró el funcionario a este

Más allá de la complejidad jurídica que pueda tener la redacción de la norma, la razón de la preocupación es bastante simple: establecer los parámetros de tal manera que una próxima administración de otro color político no cambie las reglas de juego. Una debilidad de las distintas fuerzas que fueron gobernando este país.

El tema se discute en un momento hiper sensible de la economía. Este mismo fin de semana, desde Estados Unidos. Milei anunció un cambio central para cortar la emisión de pesos y reducir la brecha cambiaria. Esa modificación afectará la acumulación de dólares. Alli es donde deberia empezar a abrirse el grifo de las inversiones

"También se está discutiendo el trazo fino del blanqueo, para que sea lo menos restrictivo posible, in-



Apuesta. Javier Milei impulsó el RIGI en la Ley Bases. Habrá beneficios para grandes inversiones

cluso para los que blanqueen más de 100.000 dólares\*, amplió la fuente a Clarin.

Para tener una idea de la dimensión del RIGI, ya se desató una disputa entre dos provincias para que las petroleras YPF y Petronas (la compañía estatal de Malasia) instalen en sus territorios una planta de Gas Natural Licuado (GNL). Son Río Negro y Buenos Aires. Se habla de la "inversión más grande de la historia\*, unos 30.000 a 50.000 millones de dólares en los próximos 8 años, hasta 2031

El gobernador Alberto Weretilneck se adelantó y logró que la Legislatura rionegrina apruebe la adhesión al RIGI. Inmediatamente promulgó la norma. Un paso legal para garantizarles a las petroleras (y otras compañias) que la administración provincial respetará las exenciones de la ley nacional y no inventará impuestos o restriccio-

Axel Kicillof, por su parte, aunque declaró de interés provincial el proyecto de GNL, tiene un serio problema político de fondo. El se opuso al RIGI y los bloques de Unión por la Patria en el Congreso votaron en contra.

Esto motivó una jugada de la oposición bonaerense. El jefe del bloque PRO de diputados, Agustín Forchieri, presentó un proyecto de ley de adhesión al RIGI. "Estamos

haciendo el trabajo que el goberna dor Kicillof debería impulsar, pe-ro no lo hace\*, señaló a este diario.

Hay tres iniciativas más dando /ueltas en ambas cámaras provinciales. Y el libertario Agustín Romo también presentó un proyecto de declaración para que Kicillof adhiera y garantice la inversión, que se haría en Bahía Blanca.

"Esto brinda mayor seguridad juridica porque impide que se creen gravámenes locales en contra de estos proyectos. Es decir, si aprobás la adhesión blindas para que la gobernación local no invente impuestos a las grandes inversio por ejemplo", explicaron desde el

Y ampliaron: "El RIGI no tiene la lógica jurídica de necesitar el acuerdo de todas las provincias pa-ra que quede establecido como la ley de coparticipación. La adhesión brinda mayores certezas a los inversores y las empresas para impe-dir que el dia de mañana se creen nuevos impuestos a estos proyec-tos".

La pelea en el Congreso

El debate por el RIGI fue uno de los más acalorados y operados en el Congreso, por la plata que implica. La versión original del proyecto oficialista pedía exenciones por 30 años para cualquier sector. Luego se acotó a "grandes Inversiones" en forestoindustria, turismo, infraestructura, mineria, tecnología, side-rurgia, energía, petróleo y gas, que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

### Kicillof cuestiona el RIGI y enfrenta un problema político.

En el Senado también se incluyó una modificación para incluir a las pyrnes: el plan de desarrollo de los proveedores locales. Se establece que cada gran inversión superior a los US\$ 200 millones tendrá que proponer al menos un 20% de la totalidad de inversión en proveedores de organizaciones nacionales

Entre los beneficios para esas inersiones que tienen un monto minimo de 200 millones de dólares hay una rebaja del impuesto a las Ganancias (de 35% a 25%) y el impuesto al Cheque es 100% compu table como pago a cuenta de Ga-

Además, se otorgan exenciones de derechos de importación como de exportación luego de transcu-rridos 3 años de la adhesión al RI-GI. En cuanto a los incentivos cambiarios, se establece que no es obligatorio ingresar o liquidar en el mercado de cambios los aportes de capital o los préstamos. Y se garantiza "estabilidad por 30 años" en materia tributaria, aduanera y cambiaria desde la adhesión. 🗷

clasificados.clarin.com

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, busca quedarse con el proyecto de gas licuado de YPF que también pretende Bahía Blanca.

# "La posición dogmática de Kicillof y del kirchnerismo nos ayuda muchísimo"



Mandatario. Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, en una visita reciente a la Casa Rosada.



Carlos Galván

-Sin el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que se aprobó en la Ley Bases y a la que Río Negro adhirió es que cualquier provincia, ¿es inviable el gasoducto para sacar el gas de Vaca Muerta y el mega proyecto de exportación de Gas Natural Licuado?

-Sí. Por la alta inversión que significa. Y al tener, obviamente, socios extranjeros lo que se busca es la mayor previsibilidad posible, no solo para la baja de interés en la búsqueda de financiamiento, sino también para tener la tranquilidad en lo com-

### petitivo. -El kirchnerismo rechazó en el Congreso Nacional y en la Legislatura rionegrina el RIGI bajo el argumento de que se hacen concesiones demaslado grandes

-La Argentina tiene una trayectoria de incumplimientos con la inversión interna-cional muy fuerte. Por lo tanto, la ha transformado en un país poco previsible y poco serio para los negocios. Y esto ha significado que la inversión real directa en el país haya sido prácticamente nula en los últimos años. Desde la apropiación de Aerolíneas, la apropiación de Repsol, la expropiación de Suez más el cepo cambiario actual, más todos los cambios en las condiciones de las re gulaciones y el marco tarifario de las distintas empresas internacionales que estuvieron o están en Argentina. La única manera para que Argentina vuelva a ser un país atractivo para la inversión internacional es tener reglas de juego absolutamente claras. transparentes, que den garantia juridica. El RIGI de alguna manera viene a resolver toda la historia argentina de incumplimiento de contratos internacionales. Puede parecer en algunos aspectos exagerado, pero yo en lo personal considero que es la única manera de volver a recibir capital internacional en inversiones muy importantes

### -¿A cuánto ascendería la inversión total

con este proyecto? -Son distintas etapas. La primera etapa es el gasoducto más el acceso a los barcos y después de eso sería la segunda etapa de la planta. Pero por eso son distintos momentos en toda la inversión. Pero inversión general sería de US\$ 30.000 millones.

-Rio Negro tiene ahora una puja con Bue-nos Aires, que quiere la planta de GNL en

### Bahía Blanca. ¿Por qué seria m

nativa Punta Colorada que Bahía? -Hay varios aspectos. Primero la disponibilidad prácticamente absoluta del Golfo de San Matías para transformarse en un puer to exportador de todo lo que es hidrocarburos. Cosa que no tiene Bahía Blanca porque comparte su puerto con lo que son cerea les y otras actividades. Punta Colorada le permite a la industria tener absoluta previsibilidad porque sería un golfo exclusivo para la exportación de Vaca Muerta. Dos, es un mejor mar. Bahia Blanca tiene que ser dragado y balizado permanentemente. Nootros tenemos a 7 kilómetros de la costa y a 40 metros de profundidad, lo cual lo hace mucho más competitivo. Por tres buques de petróleo, no de gas, que tendrían que entrar a Bahía Blanca se necesita solamente uno en Punta Colorada, Para llegar a los buques factoria y para llegar al buque grande de petróleo necesitas sí o sí adentrarte al mar. La menor distancia de la tierra a la boya es lo que te genera la competitividad.

### -¿Es menor la traza del gasoducto hasta Bahia Blanca o Punta Colorada?

-La diferencia no está en el ducto. La diferencia de costo está en lo que es la operatividad a lo largo de la vida útil del proyecto. Imaginate 30 años, y de las condiciones del

-YPF les había fijado a Rio Negro y a Bue nos Aires un plazo hasta mañana para responder por la predisposición a acom-

pañar el proyecto. ¿Va lo hlcleron? -Respondimos el viernes, después de que promulgué la ley que aprobó la Legislatura de Río Negro de adhesión al RIGI. -Tras la sanción de la ley, ¿quedaron en

mejor posición que Buenos Aires? -Yo creo que estamos muy competitivos y que por condiciones objetivas le brinda mos a YPF y Petronas mejores condiciones que las que ofrece la provincia de Bue-nos Aires. Aparte de lo que dije del RIGI y las condiciones del mar, tenemos la cesión de tierra gratuitas por parte de la provincia, ya sea para todo lo que se necesite para la planta de gas y todo lo que se necesite para el oleoducto que se está haciendo. Te-nemos la Ley de Promoción Económica, con lo cual estamos garantizando como minimo 10 años de exenciones de Ingresos Brutos y de Sellos, con lo cual con una ley especial lo podemos llevar a toda la vida útil del proyecto. Tenemos algunos as-pectos más que obviamente por una cuestión de confidencialidad le hemos hecho saber a YPF este viernes.

#### ¿Los favorece entonces la posición tan Intransigente del kirchnerismo?

-Yo creo que a la hora de de tratarse de una inversión tan importante de miles de millones de dólares que tiene que ser finan-



Nosotros consideramos que la adhesión al RIGI y las condiciones técnicas operativas del Golfo son ventajas importantísimas".

ciada desde el resto del mundo, donde em piezan a jugar los plazos de amortización la previsibilidad jurídica, la disponibilidad de fondos, todo eso creo que la adhesión al RIGI puede ser determinante. De todos modos hay que ser respetuoso de la deci-

#### ¿Desde lo ideológico los favorece la posición dogmática de parte de Kicillofy del kirchnerismo?

Sí, sí, sí, nos ayuda muchisimo. Nos tros consideramos que la adhesión al RI-GI y las condiciones técnicas operativas del Golfo son ventajas importantisimas a la hora de tomar la definición

### -¿Lo llamó Kicillof?

-No, no hemos tenido diálogo. ¿Es una disputa sana con Bahía Blanca? Creo que sí. La Patagonia como proveedora de electricidad, gas y petróleo al resto del país se merece poder exportar los productos que genera, cosa que no hemos podido hacer nunca. Es un momento históri-co para que la Patagonia pueda no solo exportar lo que produce, sino que con el correr de los años Sierra Grande y San Antonio se transformen en un polo petroquimico y de fertilizantes

-¿Cuándo tomaría YPF la decisión? -La empresa ha dicho el mes de agosto. ■



CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 El País

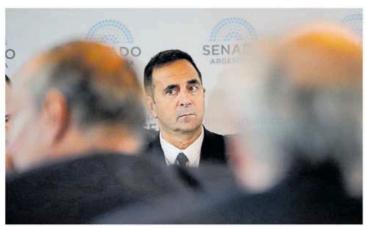

Diálogo. Cordero recibirá mañana a la CGT para aceitar el diálogo y contener la conflictividad

# Milei busca acercarse a la CGT para evitar un nuevo paro general

El secretario de Trabajo recibirá a la cúpula sindical para abrir el diálogo. La reforma laboral, eje de la discusión.

### Elizabeth Peger

epeger@clarin.com

Pese a su declamada decisión de no ser parte de la foto del Pacto de Mayo en Tucumán, la CGT optó por bajar un cambio en su ofensiva de confrontación contra el gobierno de Javier Milei y evitó ponerle fecha a un nuevo paro general. El ges-to sindical fue celebrado en la Casa Rosada, que resolvió acelerar una convocatoria a los gremialistas en la apuesta de avanzar en un acercamiento que le permita descomprimir el escenario social en un contexto dominado por las tur-

bulencias financieras. Así, mientras el viernes crecia la tensión en los mercados y la cotición del dólar blue escalaba a los \$1.500, el Gobierno anunció un en-cuentro con la cúpula cegetista para mañana al mediodía, una cita que primero enmarcó en la ronda de conversaciones para el armado del consejo que activará los ejes del Pacto de Mayo, pero que a las po-cas debió aceptar que será a "agenda abierta", en linea con los recla-mos de diálogo que la propia la central había lanzado a mitad de sema na casi como condición para afloiar la animosidad de los espacios más combativos de su conducción.

"En otro momento hubieran llamado a un paro", celebró este do mingo el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien encabezará el encuentro con la primera línea de la CGT. Será la primera reunión ofi-cial entre los sindicalistas y el Gobierno tras el último paro del 9 de mayo, aunque en las últimas semanas se multiplicaron los contactos informales de varios dirigentes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor presidencial todote rreno, Santiago Caputo, y el propio Cordero, en la pretensión de articular un acercamiento más robus-to, que ahora espera dar forma el secretario de Trabajo.

### Cordero encabezará las conversaciones con la cúpula sindical.

"De manera responsable, la CGT pidió una reunión, frente a esouna actitud loable que veo de parte de ellos- se hizo una convocatoria a que participen, el martes al medio-día. Están pidiendo sentarse en una mesa de diálogo, cuando en otra oportunidad hubieran llamado a un paro", destacó el funcionario en declaraciones radiales. Y, en la misma línea, remarcó que el encuentro será a "agenda abierta". "La CGT tiene algunos temas que va a traer a la mesa, como la reglamentación del capítulo laboral de la Ley y por supuesto que todos los otros temas que tienen que ver con el contenido laboral, que se ponen arriba de la mesa", subrayó.

Después de más de un mes de idas y vueltas y una creciente tensión interna, la conducción cege tista reunió la semana pasada a su mesa chica decidida a alejar los fantasmas de una ruptura y logró ar ticular una especie de tregua entre las expresiones sindicales más moderadas y la presión de los sectores combativos, que reclamaban profundizar el enfrentamiento con la gestión de Milei. En ese marco se resolvió patear hacia adelante la de-finición de un nuevo paro y **exigir** la apertura de un diálogo con el Gobierno para resolver los reclamos compartidos por la dirigencia de la central, un planteo que -en partefue respondido por la Casa Rosada con la convocatoria de Cordero

"El Gobierno ya tiene la Ley Ba-es, ahora no tiene más excusas. Queremos gestión y un programa concreto con política de ingresos y desarrollo productivo que defina hacia dónde vamos" explicó ante Clarin el titular de la Uocra, Gerardo Martinez, sobre las pretensiones de la conducción sindical.

En la definición cegetista preva leció la posición de los grupos de los "gordos" e "independientes", que plantearon acelerar la presión sobre el Gobierno para abrir un espa cio de diálogo antes de ponerle fe cha a una nueva medida de fuerza, la tercera contra Milei.

### El Gobierno definió cómo se repartirán los alimentos de los depósitos

El plan fue fijado por la ministra Pettovello tras el fallo judicial que ordenó distribuirlos de inmediato.

**Guido Carelli Lynch** 

gcarelli@clarin.com

Dos meses después de que el juez federal Sebastián Casanello orde nara al Ministerio de Capital Hunano repartir de "**modo inmedia** to" alimentos guardados desde di ciembre en dos galpones estata les, la cartera que conduce Sandra Pettovello llegó a un acuerdo preliminar con 23 provincias para distribuir los comestibles. **Tie** rra del Fuego se quedó afuera del

Como informó Clarín, el Gobierno había convocado a los dis tritos que estuvieran interesados en recibir la mercadería guardada en Villa Martelli y en Tucumán con la condición de que se hicie-ran cargo de la logistica y la dis-

tribución de los alimentos. La secretaria de Niñez, Adoles cencia y Familia, Yanina Nano Lembo, -reemplazante del de nunciado por Pettovello Pablo de la Torre- había informado a los ministros provinciales de Desa-rrollo Social que utilizaría como indicador el Índice de Contexto Social de la Educación (ICSE), una clasificación de unidades geográ-ficas que establece un criterio multidimensional según el censo 2010 para diferenciar establecimientos educativos en áreas rurales de las urbanas y que estable ce diferentes grados de urgencia: bajo, medio alto y crítico.

La provincia de Buenos Aires, la más poblada y extensa del país y -en términos políticos- la más alejada de la Casa Rosada, había protestado a través de su minis-tro Andrés Larroque, porque destacaban que nunca se había utilizado ese criterio para repartir alimentos. "Lo que le pido públi-camente a la ministra Pettovello es que nos dé ya los alimentos porque los necesitamos urgente mente", se quejó el antiguo secre-tario general de La Cámpora.

A pesar de esos cruces, la Provincia se quedará finalmente con el 30% del total. Exactamente con el 51.8% del remanente que quedó alojado en el galpón de Villa Mar-telli, en Vicente López.

El distrito bonaerense usará su

propio el criterio para repartir los alimentos. En el convenio nu tro acordamos dejar de lado lo del ICSE como criterio de distribu ción y repartir los alimentos a través de los municipios. No lo hici-mos a través del ICSE, porque la distribución en las escuelas se perponian con el programa ME-SA\*, explicaron en el equipo de La

Misiones y Chaco recibirán el 8% del total de alimentos guarda dos. Le siguen Salta y Mendoza (7%), Santiago del Estero y Santa Fe (6%), Tucumán (5%), Corrien tes y Formosa (4%), San Juan (3%), Jujuy, Córdoba y Entre Ríos (2%), Río Negro, La Rioja y Catamarca (1%), Neuquén (0,54%), San Luis (0,5%), y Chubut, La Pampa, Santa Cruz y CABA (0,25%).

### Tierra del Fuego se quedó fuera de la distribución.

Tierra del Fuego se quedó afuera del reparto porque no tiene e cuelas que integren el ICSE, se-gún explicaron en Capital Humano. El gobernador fueguino Gus-tavo Melella visitaria esta semana la Casa Rosada para firmar con-venios para reactivar obra pública. Cerca de Milei no descartan que adhiera al Acta de Mayo, aunque el gobernador se muestra ali-neado, por ahora, con los 4 opoitores más duros del peronismo. En la gobernación fueguina ya

se habían sentido discriminados con el reparto de la leche en polvo que estaba guardada en los men-cionados depósitos y próxima a vencerse y cuya entrega el Go-bierno delegó en la fundación Conin, de Abel Albino. Esgrimen que la porción que les tocó solo se distribuyó en Río Grande y na-da en Ushuaia y Tolhuin.

Luego de la denuncia penal de Juan Grabois por la que Casanello ordenó allanar los depósitos y obligó a Capital Humano a repar tir los alimentos, Pettovello firmó un convenio con la ONG Conin para que la institución repar tiera leche en polvo que estaba próxima a vencer.

pressreader Presslander.com +1 004 278 4004

# Auditorías y sospechas de corrupción K, pero sin denuncias ante la Justicia

EN FOCO



Walter Schmidt schmidt@clarin.com

n diciembre de 1999 Fernando de la Rúa asumía la presidencia con la Alianza UCR-Frepa so, luego de una década de me nemismo. El gobierno de Carlos Menem había sido apuntado con una gran cantidad de denuncias por corrupción que derivó en el procesamiento de más de un centenar de funcionarios. Siendo designado ministro de Justicia

Ricardo Gil Lavedra, creó la Oficina Anticorrupción que durante dos años -lo que duró el gobierno- se ocupó de destapar y denunciar ante la Justicia **una larga lista** 

de episodios de la corrupción menemista. Tras más de una década kirchnerista, durante la gestión de Mauricio Macri había al menos unas 20 causas de corrupción con funcionarios kirchneristas imputados que esperaban ser llevadas a juicio oral como los Cuadernos de las Coimas. Odebrecht. otras que acusaban a Cristina Kirchner e investigaciones que involucraban a Julio de Vido, Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros tantos.

A diferencia de aquéllos dos momentos en el inicio del gobierno de Javier Milei tras cuatro años de Fernández y Cristina, hay pocos ex funcionarios K denunciados er relación con la gran cantidad de casos de presunta corrupción descubiertos.

Si hay varias presentaciones ante la Justicia contra organizaciones sociales y diri-gentes piqueteros por el manejo de los planes sociales, a los que acusan de extorsión

### Llama la atención que hechos descubiertos en las auditorías no son denunciados a la Justicia.

v desvio de fondos, a partir de un sistemavox populi- que tenía amenazados a los be neficiarios de los planes y los manipulaban en consecuencia. En tanto, la Justicia imputó a Alberto Fernández por irregularidades a partir de la participación de bro kers en convenios de seguro con organis-mos del Estado, que fue denunciada por Clarin y desenmascarada por el ex titular de ANSeS Osvaldo Giordano, que sin embargo terminó echado. No mucho más.

<sup>a</sup>Cuando un gobierno de otro signo político llega, lo primero que hay que hacer es una auditoria y luego, las denuncias corres pondientes ante la Justicia, incluso para no ser cómplice de esas prácticas", asegura un especialista que prefirió el anonimato.

La primera fase se cumplió en muchas áreas con organismos como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) cuya fun-ción, según el portal del Gobierno, es "poner en conocimiento del Presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado



Juicio. Uno de los tantos que involucraron a ex funcionarios K como De Vido, LOPEZ CLARO

estime puedan acarrear significativos per juicios para el patrimonio público". Son múltiples las irregularidades detectadas que, sin embargo, nunca llegaron a la Justicia.

El área de Educación es una de las más fructiferas en esa materia. El programa Conectar Igualdad creado en el 2010 y conti-nuado en última gestión K fue un faro del kirchnerismo. Tenía por objetivo brindar re cursos tecnológicos a las escuelas públicas.

"El sueño de la igualdad es un sueño larga ente perseguido", aseguraba Cristina al lanzarlo el 6 de abril de 2010. Todo muy loable hasta que los organismos

de control libertarios detectaron que entre 2019 y 2023 se compraron 9.500.000 computadoras a un precio promedio de 372 dólares por unidad. Para evaluar los costos, cotejaron que en Uruguay para el programa Ceibal de acceso a la tecnología y promoción de la igualdad se habían comprado las notebooks a 142 dólares. Es decir, unos 230 dólares menos por computadora que lo pagado por el gobierno de Alberto F. y Cristina K.

También intentaron rastrear hoy los casi 10 millones de equipos distribuidos, y apenas encontraron unos 400 mil en pose de alumnos. El resto, desapareció

El otro caso extraño fue el de Arsat, otro hito kirchnerista de la empresa argentina de telecomunicaciones. Se ocupaba, entre otras tareas, de darles conectividad a las escuelas.

Con un modem, que en muchos casos no tenía la capacidad ni velocidad para descargar siquiera un video, proveían de Internet a las escuelas, en algunos casos, aseguran fuentes gubernamentales, a la módica suma de 350 dólares mensuales. Quienes auditaban esta situación chequearon que la mis-ma empresa brindaba el servicio de Internet a un particular a solo US\$ 50. Arsat terce-rizaba el servicio, pero la diferencia era de unos US\$ 300 que debía pagar el Estado. Las becas también constituyeron otro ca-

so que llamó la atención. Un convenio con Alemania de becas en ese país europeo para unos 80 alumnos argentinos arrojó sos-pechas. Aseguran que el gobierno anterior desembolsaba 1.300.000 dólares para esa experiencia educativa, de los cuales el costo real-vuelos v estadía- dicen, era de 300 mil dólares. ¿Y el otro millón? Al parecer, eran justificados a través de items genéri-cos como "gastos del coordinador", "gastos de coordinación", "gastos de materiales" y gastos de nivelación de alemán\*, un capitulo aparte. Este gasto, señalan, era de unos 270 mil dólares, pese a que hay en las universidades hay cursos gratuitos de idiomas. Dividido por la cantidad de becarios, el costo era de 3.300 dólares por cada alumno.. para nivelar su alemán.

El último descubrimiento "desprolijidades" halladas por los libertarios estuvo relacionado con lo que denominan **universi**dades fantasma; apuntan a algunas de las que funcionan en el Conurbano bonaerense, creadas por los K. No niegan que algunas de ellas cumplen una función social, pero están convencidos que otras no.

Denuncian que en varios casos las nóminas de alumnos están dibujadas porque son las que determinan el monto del presupuesto que Educación les debe pasar. "Acordás con el intendente, recibis un buen presupuesto, pero además distribuís cargos con buenos sueldos. Y se altera la nómina para recibir más plata del Estado en función de cantidad de alumnos, cantidad de

### Por ejemplo, denuncian la compra de notebooks a 372 dólares cuando en Uruguay las pagaron 142 dólares.

cátedras, que no es real ni se cumple\*, describe un funcionario de Gobierno

Se detectaron casos de convenios con otros países como China, para armar un profesorado chino en una de las universidades bonaerenses, y no en otras casas de estudio. El obietivo, aseguran, iba desde quedarse con el financiamiento asiático hasta ganar algo de prestigio para que tenga sentido sobredimensionar la nómina de alumnos. De ese tipo de convenios se descubrieron decenas, indican. Todas debian contar con el aval del Ministerio de Educa-

ción y, algunas, también de la Cancilleria. La lista de irregularidades continúa. Estas son sólo algunas de las situaciones de presunto desvío de fondos descubiertas por la gestión libertaria. La incógnita de muchos funcionarios es por qué, habiendo sido confirmadas por los propios orga-nismos de control del Estado, no se traducen en denuncias penales. ¿Hay detrás al-gún tipo de acuerdo político? ■

CLARIN - LUNES 16 DE JULIO DE 2024 20 El País







Hay un solo asiento disponible. El hijo de CFK quiere poner a un camporista en la Auditoría. Massa y el santiagueño Zamora impulsan a hombres propios.

# Rebelión contra Máximo K.en Diputados: el bloque rechaza votar a su candidato para la AGN



cgalvan@clarin.com

A Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, no le gus-tan los grupos de WhatsApp. ¿Temor a filtraciones? Lo cierto es que, por esa razón, no existe un grupo de chat "oficial" del bloque que agrupa a 99 legisladores pero nistas sino que existen varios. El más numeroso es el que reûne a 70 diputados a los que interna-mente se conoce como "los federales". Provienen de diferentes tri-bus del peronismo, pero básicamente tienen un denominador en

ni su hijo Máximo. Muchos de ese grupo, incluso, son muy críticos de la ex presidenta y del jefe de La Cámpora. Pese a os tironeos internos, la bancada hasta ahora se mantiene unida.

común: no tienen una alineación

automática con Cristina Kirchner

Hubo versiones dias antes del tratamiento de la Ley Bases de que el bloque se fracturaría en tres partes-kirchneristas, federales y massistas- y que pasaría a actuar posi blemente como un interbloque. Se decía que eso ocurriría tras la sanción de áquella ley, pero no suce-dio. Cualquier ruptura o desgajamiento favorece al Gobierno.

### Hubo versiones de que el bloque se fracturaba, pero no sucedió.

Referentes de diferentes sectores aseguran que no ven, al menos en el corto plazo, un escenario de quiebre. Eso si, admiten que hay una enorme tensión interna por un tema ultra sensible: quién será el designado por la bancada para ocupar un asiento en la Auditoria General de la Nación (AGN), el organismo encargado de auditar las

cuentas del Gobierno. Hasta ahora, desde La Cámpora insisten con que Juan Ignacio Forlón es quien será designado. Camporista y muy cercano a Máximo Kirchner, fue presidente del Banco Nación y se desempeñó como auditor hasta marzo pasado, cuando se le venció el mandato.

Pero en la bancada de UxP dicen ie en realidad el nombre no está definido y que saldrá de una conversación que tienen pendiente Cristina y Sergio Massa. En esa charla al parecer habrá un tercero: el gobernador de Santiago de Estero, Gerardo Zamora, quien fogonea un candidato suyo. El mandatario se planta con un argumento: que tiene 7 diputados y 3 senadores

propios en las bancadas de UxP. Pretende alguna compensación para todo lo que aporta. Supo tener una representante en el Consejo de la Magistratura y la Presidencia Provisional del Senado-su esposa, Claudia Abdala la ocupó hasta diciembre-pero ahora no tiene terminales en ningún órgano clave. Con el peronismo en la oposición, no hay más para repartir.

Zamora impulsa para la AGN a Carlos Lugones Aignasse, un ex

### PELEA POR DOS ASIENTOS

### Sigue la disputa entre el PRO, la UCR y LLA

Hay otros dos asientos disponi s en la AGN y los disputan LLA. el PRO y la UCR. En el PRO aseguran que por tamaño de bloque, les corresponde un asiento y que además hubo un asado en el que Mauricio Macri y Miguel Pichetto acordaron que éste apoyaría la designación de Jorge Triaca como auditor. Así, el ex ministro de Trabajo contaría con los avai necesarios. La UCR guiere el otro asiento disponible, pero para qu eso ocurra debería renunciar LLA a poner a algulen propio en el orinismo. Podría suceder, siempre les no sea Mario Negri: el Goblerno no tiene problemas con el cordobés en si mismo pero lo preocupa que lo Impulsan Martín Lousteau y Facundo Manes. La UCR tiene otro candidato, el ex diputado Alejandro Cacace.

juez de la Corte de Santiago del Es-

Sergio Massa quiere para el pues to a Guillermo Michel, ex director de Aduanas cuando el tigrense fue ministro de Economía de Alberto Fernández. El líder del Frente Renovador tiene su propio argumen-to: que la AGN debe revisar su etapa al frente del Palacio de Hacienda A Michel le serviría para posicionarse para la pelea por la goberna-

ción de su provincia, Entre Ríos. En medio de la danza de nom bres, en la última reunión del bloque de UxP surgió otro de forma completamente sorpresiva: diputados de La Rioja propusieron que sea el ex senador Jorge Yoma el que vaya a la AGN. Dificilmente avance el planteo.

Entre diputados admiten que el nombre del designado saldría de una negociación entre Cristina, Massa v Zamora. Pero advierten: no aceptarán a Forlón.

"El problema de ellos es que al final el candidato debe ser refrenda do por el bloque, y somos mayoría los que no vamos a aceptar que La Cámpora se quede con el lugar", subraya un diputado clave en el articulado de los llamados "federales". Con Michel o Lugones no tendrían reparos.

En el sector hay bronca. Sostienen que los que perdieron la elección presidencial de 2023 son los que con ducen el bloque. Del otro lado retrucan: "En realidad perdimos todos". Algunos diputados dejaron de participar de las reuniones de bloques. Entienden que no tienen sentido porque se les quiere bajar una pos tura desde arriba en vez de discutir de manera horizontal, según contó a Clarin un legislador peronista.

Igual, entre los federales observan que Máximo Kirchner se puso pragmático. Detallan, por ejem-plo, que hubo algunos diputados peronistas que se desmarcaron del bloque y votaron a favor de articulos de la Ley Bases que impulsó Mi-lei y no sufrieron represalias. Citan los casos del sanjuanino Walberto Allende, que aún preside la comisión de Minería de la Cámara baja. También a Silvana Ginocchio, diputada por Catamarca y esposa del gobernador Raúl Jalil: continúa al frente de la comisión de Cultura.

### El plan es designar a los auditores en la sesión del 7 de agosto.

"En otro momento hubiera sido impensado", remarca un referente del bloque UxP. Son signos de los tiempos, como la rebelión que se prepara en caso de que quieran im-poner a Forlán en la AGN.

El nombre del auditor tiene que estar definido para antes del 7 de agosto. Para ese día, el PRO y La Libertad Avanza pidieron una sesión especial. El plan oficial es que ese dia juren los tres representantes de la AGN por Diputados.

pressreader Possilizador zon +1 604 278 4604

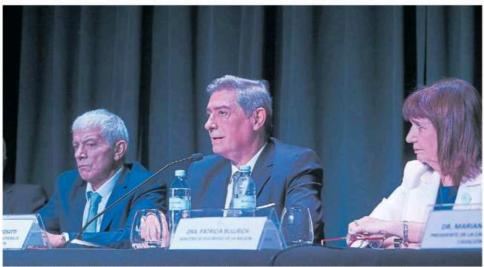

sición. El titular de la Corte, Horacio Rosatti, con los ministros Cúneo Libarona y Bullrich. Hay "crisis" en las cárceles federales

# Baja de edad de imputabilidad: no habría lugar en las cárceles

Así lo indica una nota que la Corte Suprema hará llegar a Bullrich. Advierten de una grave situación de crisis y hacinamiento en las cárceles federales.

### Daniel Santoro

Javier Leal de Ibarra, en su carác ter de titular de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentiadvirtió al presidente de la Cor te, Horacio Rosatti, sobre "la crisis que atraviesan las cárceles federa les que dependen del Servicio Penitenciario Federal".

Y le pidió que le transmita su preocupación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien desde diciembre está a cargo del Servicio Penitenciario Federal. Fuentes judiciales adelantaron a Clarin que Rosatti enviará el informe de Leal de Ibarra a Bullrich en los próximos días.

La crisis del sistema carcelario

federal se viene arrastrando hace años, aunque Bullrich creó un sis-tema para los presos de alto ries-

eo como los miembros de la banda de "Los Monos" y retiró los celula-res de las cárceles federales, cosa que no hizo la provincia de Buenos Aires.

En una nota, Leal de Ibarra resaltó además "el importante deterioro en las condiciones de reclusión de los servicios y programas penitenciarios, el deficiente estado de conservación de muchas cárceles así como el hacinamiento

Sobre todo porque sólo 15 Provincias cuentan con establecimientos Penitenciarios Federales, "obligando a engorrosos traslados de detenidos". El ejemplo más reciente son los detenidos por el caso Loan dispersos en varias cárceles del país, fundamentalmente Ezeiza.

Esa situación "se agrava de manera exponencial si consideramo: que el Gobierno, a través de sus Ministerios de Justicia y Seguridad de la Nación, ya ha anunciado en conferencia de prensa el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los trece años, con el obietivo de evitar la impunidad de los crime nes cometidos por menores".

### El anuncio del Goblerno

El anuncio de los ministros de Se guridad, Patricia Bullrich v de Justicia Mariano Cúneo Libarona se hizo, según el documento, "sin que en todo el territorio de la República existan establecimientos ni programas penitenciarios adecuados, en aquellos casos en los que sea neceirio disponer una medida de coer ción y concurran a su respecto, los supuestos previstos en los arts, 218,

Esta preocupación de los jueces "reconoce sustento normativo a partir de lo dispuesto en el art 208 de la ley 24.660 y artículos 15 y 57 del Código Procesal Penal Federal, según los cuales los magistrados son quienes responderán por los alojamientos en lugares no habilitados, en sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad, o en la medida en que se conduzca a empeorar injustificadamente las condiciones de de-

La semana pasada, Bullrich, recorrió las obras de ampliación que se reactivaron en el Instituto Federal de Condenados de Coronda, provincia de Santa Fe, junto a su par de esa provincia, Pablo Cococcioni, v el secretario de Asuntos Penitenciario, Julian Curi.

"Estas obras nos van a ayudar muchísimo a la tarea que estamos realizando en esta provincia, sobre todo en la zona de Rosario, pero también Santa Fe, que es una ciudad con indices complejos de homicidios", destacó la ministra.

Bullrich sostuvo que la idea prin cipal es que el Servicio Penitencia rio Federal (SPF) se haga cargo de los presos federales para liberar lu-gares en las cárceles provinciales. Va a ser un aporte muy importan-te a la situación que llevamos adelante el gobierno nacional y el de la provincia en la lucha contra el crimen organizado", afirmó.

La ministra destacó que lo importante es que el Gobierno puso en marcha una obra paralizada: Todo aquello que es necesario se está llevando adelante y para nosotros es muy importante que la pro-vincia de Santa Fe tenga esta cárcel para el mes de diciembre". Con las obras finalizadas, en el

nuevo Centro Penitenciario Fede ral del Litoral Argentino-Coronda, el Gobierno nacional sumará 464 plazas al sistema, fundamentales para descomprimir la situación de colapso y saturación que atraviesa el servicio penitenciario

Las obras de la cárcel de Coronda enfrentaron sucesivas postergaciones, pero la gestión que enca beza la ministra Bullrich considera que su finalización es una política pública clave para superar la emer gencia carcelaria que vive nuestro

país. A principio de año Bullrich anunció el lanzamiento del nuevo Protocolo de Gestión para Presos de Alto Riesgo.

El Protocolo se centra en inter nos con la capacidad fáctica de fu-garse, dirigir actividades criminales desde adentro con impacto en la sociedad, intimidar o corromper a funcionarios penitenciarios. entorpecer investigaciones judiciales y coaccionar a otros inter nos para alcanzar objetivos crimi-

Bullrich ya había tenido un roce con el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, por la fuga de presos en la CABA y los pocos presos de las comisarias porteñas que pasan al servicio penitenciario federal. Wolff habia dicho: "Tenemos habilitada la Ciudad para 1.000 detenidos, 700 en alcaidías y 400 en comisarias. Hoy tenemos el doble, 2200 presos". "Pero hay algo más grave de esos 2.200 tenemos el 20% que está condenado", agregó.

# Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados



CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 22 El País

### **Avant Premiere**

Francos recibe a jefes de bloque para discutir la reforma que podría incluir cambios en las PASO. Puja por una Bicameral de Inteligencia. Los ex presidentes suenan para las listas de 2025.

# Cumbre en la Rosada, pelea por los espías y ¿Macri y Cristina candidatos?



Ignacio Zuleta



### Vuelve la batalla contra las PASO

El Gobierno aprovechará la pausa de las dos semanas que restan del mes para poner en la cancha un segundo round de re formas. Guillermo Francos invitó a los je fes de los bloques propios, aliados y a los "amigables" de la Cámara de Diputados a una reunión en Casa de Gobierno para conversar sobre una reforma electoral

Ese territorio ha sido confiado al nuevo ministro desregulador Federico Sturze negger. Este economista deberá extremar su capacidad de adaptación para vérselas con fieras del oficio como Miguel Pichetto, Cristian Ritondo o Juan Manuel López. Ellos han construido el actual sistema que estos vecinos ocurrentes que gobiernan quieren derribar porque no les gusta.

El oficialismo alegremente puso en el tex-to de sus proyectos ómnibus una modificación del sistema de representación pro-porcional y la eliminación de las primarias PASO, que rigen desde 2010 como una ma-nera de validar, más que de elegir, a los can-

### Partido dividido

En la colectividad política no hay acuerdo pleno para eliminar este sistema de PASO, del que abominaron en su momento Cris-tina, Macri y el actual oficialismo. Es criticado como un modo imperfecto de ele-



**Guillermo Francos** Jefe de Gabinete nacional

Recibirá en Casa Rosada a los jefes de bloques propios y aliados para empezar a debatir por la reforma electoral. ¿Chau a las PASO?

gir candidatos-suele ser un festival de la lista única- y porque son muy caras de

En el fondo la divergencia es sobre la competencia entre primaria y lapicera. El parti-do o el dirigente que gobierna y controla el poder en su distrito, prefiere armar las listas en su casa. **Quien está en la oposición** 

prefiere que haya internas. Hay dirigentes como el senador Maxi Abad, presidente de la UCR de Buenos Aires, que defiende su vigencia. "No podemos me dice- ir para atrás en el modo de selec ción de candidatos. En todo caso, hay que perfeccionarlo". Los senadores **Martín Lous**teau o Carolina Losada también respaldan el sistema porque se consideran "hijos de las PASO"

Otros senadores como los mendocinos Rodolfo Suarez o Mariana Juri han presentado un proyecto para derogarlas. Vienen de Mendoza, un distrito en donde Alfredo Cornejo tiene un sistema hegemónico de poder. En el medio, "Peteco" Vischi, presiden-te de la bancada de la UCR, ha propuesto que las PASO sigan pero que sean optativas para los partidos.

El peronismo intentó derogar las PASO durante los mandatos de Cristina y Alberto -fue primer proyecto gobierno, en enero de 2020-, pero la oposición de lo que era Cambiemos se resistió. Como ese sistema los ha conducido a la derrota en 2023, seguramente han moderado su temperamento.

El peronismo, hoy en la oposición, también revisa su negativa a modificar las PA-SO. Antes de diciembre pasado, el infante Máximo, que expresa al cristinismo extre mo, se resistía a algún cambio con un argumento enternecedor: "No podemos ir contra un proyecto del viejo" (i.e. Néstor).

### Boleta única papel, la clave

Se menciona el Senado porque es la puerta de cualquier modificación. Los bloques aliados y los amigables van a pedir como prueba de sinceridad que el oficialismo se encargue de conseguir el voto que le falta a la Cámara Alta para convertir en ley el provecto de boleta única papel. Ya lo aprobó Diputados y necesita una mayoria especial para ser ley.

El voto que falta puede provenir de los provinciales de Rio Negro o Misiones, que hay que cargarlos a la cuenta del Gobierno, que puede "pagar" ese voto con alguna concesión. Esos senadores exigen que en la re-forma se habilite con un tilde especial votar boleta completa y no por categoría. Si lo-gran este requisito, se tiran de cabeza y la

El peronismo se opone de manera cerril a la boleta única. Su articulado amenaza con romper una de las claves en distritos donde rige la simultaneidad de las elecciones nacionales y provinciales: el arrastre de la boleta nacional.

Si se aprueba, habrá dos urnas y elecciones separadas el mismo día. El poder del peronismo en la provincia de Buenos Aires se basa sobre ese efecto de arrastre. "Primero aprueben boleta única, después hablamos". le dirá Pichetto a Francos.



La cita con el jefe de Gabinete depende, en lo que hace a la bancada amigable de Hace y sus aliados, de la respuesta que haga Martin Menem este lunes al reclamo de una silla para la Bicameral de vigilancia del espionaje

Esa bancada ha juntado 31 votos para nominar a Emilio Monzó en representación de los diputados. El jueves Pichetto, Monzó, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño amenazaron con romper la amistad si los desairan en esa pretensión que castiga a un ex presidente de la cámara. Quedaron en scuchar una respuesta final este lunes.

Pichetto les reprochó que el oficialismo prefiera que en esa comisión esté representado el peronismo duro -a través de sus le-gisladores más combativos como Wado de Pedro, Oscar Parrilli, Leopoldo Moreau o Rodolfo Tailhade- y rompa con un espacio como Hacemos, que le da el quórum para sesionar y los votos para aprobar leyes.

Si este lunes no reciben una respuesta sa-tisfactoria, la posición negociadora que coordina Pichetto adoptará una posición más



Maximiliano Abad Titular de la UCR bonaerense

Está en contra de eliminar las primarias obligatorias: "No podemos ir para atrás en el modo de selección de los candidatos".



Máximo Kirchner

Hasta diciembre, también se oponía a derogar las PASO: 'No podemos ir contra un proyecto del viejo", recordaba a Néstor Kirchner.



Emilio Monzó Diputado de Hacemos

Es el candidato del bloque que conduce Pichetto para integrar la Bicameral de Inteligencia. Pero debe dar el OK el Gobierno.

pressreader Presslander.com +1 604 278 4604

beligerante. ¿Por qué los marginan? En las discusiones Martín Menem argumenta que tiene pedidos de Olivos de **poner gente pro**pia en el control de los espías, a costa de este bloque que apoya, pero que siempre

pone reformas que prosperan. Estas explicaciones debilitan la argumentación del representante de la familia Me-nem en el Gobierno, en la que confía el oficialismo para su construcción política. Les cuesta a los interlocutores avanzar con quien han llegado a decir "le pregunté a mi papá y me dijo que era legal".

Las relaciones de este grupo con el Go-bierno se resintieron de manera imparable cuando Javier Milei atacó a Ricardo López Murphy pocos dias después de que Diputados aprobase la ley de Bases. El diputado pertenece a la bancada de Hacemos, estaba en los Estados Unidos atendiendo una si-tuación familiar, y viajó exclusivamente para votar, y se volvió

### Elasticidades legislativas

El peronismo es una liga de gobernadores que no es funcional a la hora del voto en el Congreso. Se probó en este primer se mestre que no es cierta la leyenda de que senadores y diputados dependen de sus gobernadores. Hay que negociar con ellos casi individualmente. Una práctica carísima en un país con un sistema represen-

A la hora de las decisiones de fondo en el Congreso, las iniciativas del oficialismo han dependido de un arco centrista que tiene como eje al bloque de Hacemos, que puede mostrar 16 diputados, pero que en las negociaciones llega a capturar adhesiones que alcanzan el medio centenar.

La nueva integración de la Comisión de Inteligencia refrescó acuerdos de fondo que no se verifican en la superficie, como el que desplazó a terceros bloques, que espera-ban un mejor trato después de todo lo que hicieron para que saliesen las leyes de Bases y de Paliativos fiscales.

El entendimiento interbloques de Hacemos-Pichetto, Innovación Federal y la Coalición Cívica fue desplazado por un cierre ie hizo La Libertad Avanza con el PRO y el radicalismo del ala porteña - Yacobitti

LLA, que es minoría en la cámara, se que dó con dos sillas-Gabriel Bornoroni y Cé-



Mauricio Macri Titular del PRO

Hay quienes sugieren que deberá ser candidato en CABA para frenar a Bullrich. ¿Y Cristina podría ir a la Provincia para cuidar a los K?

sar Treffinger-, el PRO se quedó con una para Cristian Ritondo y la UCR con otra para Mariela Coletta, de la UCR Capital, la que cogobierna con el Jorgemacrismo a través de la alianza con Martin Lousteau.

El entuerto dejó gusto amargo entre las partes, tras una enojosa reunión el jueves pasado (pocas horas antes del cierre del me dio año legislativo) en la que hubo ajuste de cuentas entre Martin Menem, que tiene el sabot reglamentario en Diputados, y el bloque Hacemos-Pichetto, que tiene el sabot para que salgan las leyes.

Cuando comenzó a sesionar la Cámara en diciembre, el oficialismo cerró un acuerdo con el PRO y el peronismo para aplicar el sistema d'Hont (proporcional) para integrar las comisiones. Los bloques sienten que la conducción de la cámara por Martín Menem ha hecho un uso elástico de la propor-

#### Momento de reflexión (v de distancia)

El descansadero invernal de estas dos se manas incluye la feria judicial (con Carlos Rosenkrantz de guardia, por si las mos-cas) en un virtual receso legislativo. Algunos toman distancia para la reflexión, co mo Mauricio Macri, a quien se presumía en alguna de las finales de copa FIFA del domingo, en Miami o Berlín.

Prefirió un viaje con sus hijas a España y por el sur de Francia, comarcas ilumina das por un verano que da tiempo para pen-sar cómo seguirá todo. El Gobierno le hace mimos de palabra, pero lo desaira en los

Más grave es que avanzará sobre la CABA. santuario del PRO, con la herramienta en venenada del bullrichismo. Eso lo fuerza a ensayar el traje de candidato. Del mismo modo, Cristina de Kirchner especula con la necesidad de ser candidata en la provincia Buenos Aires, si es hora de cuidar los territorios propios y, de paso, poner un cerco foral sobre su persona

La distancia del teatro de los acontecimientos es un recurso adecuado para una semana que el propio gobierno espera que sea espinosa en materia económica.

### El dolor por la AMIA

Agrega perspectiva global que el país recon dolor el abominable atentado la AMIA, a los 30 años que se cumplen el jueves. Habrá instancias de alto símbolis mo, como la declaración de Hamas como organización terrorista (un decreto que reitera una calificación que ya habia he-cho la Argentina a través de la OEA).

También operativas, como el raid de reuniones de delegados del American Jewish Committee que visitan el país. Estarán con el Gobierno y la oposición y participarán del acto del jueves. Son Ted Deutch, Mario Fleck, Fernando Lottenberg y Dina Siegel

Con motivo de los 30 años del atentado, Margarita Stolbizer, Mariana Stilman, Pablo Yedlin y, entre otros, el juez de Casación Carlos Mahigues, presentarán en el Congreso los **proyectos sobre juicio en ausencia** para los acusados de crimenes del Estatuto de Roma. Es la posibilidad de llevar a juicio a los presuntos autores del atentado a la AMIA.

### Opinión pública

### Nueva encuesta y alerta en la Rosada: cae en 5 rubros clave

Lo muestra el último estudio nacional de la consultora Fixer. Expectativas con la economía, la inflación y la imagen del Presidente.

#### Eduardo Paladini

Son cinco caídas, todas leves, pero de impacto sensible. Una nue va encuesta nacional a la que accedió Clarín este fin de semana trae datos a la baja para el presidente Javier Milei v el Gobierno Y generan cierto alerta por (al me nos) un par de razones

Por un lado, porque quiebran la tendencia alcista del mesanterior. Por el otro, porque en varios casos la caída lleva a esa variable al saldo negativo.

El estudio es de Fixer, una consultora con varios años en el mercado y cada vez mayor inserción en el mundo de la política. Entre el 13 y el 19 de junio hizo un relevamiento de 2.032 casos.

Hace unos meses, a partir de la medición de febrero, Fixer había dado una de las noticias más positivas para el nuevo Gobierno. Des pués de varios años, había expectativa de baja inflacionaria.

En la última encuesta de junio, si bien prevalecen los optimistas (que dicen que se mantendrá o bajará), caen respecto a mayo. Pa-san de 74% a 59%.

### Alerta 2

El item siguiente que se ve afec-

tado tiene relación con el anterior. El pesimismo con la inflación también aparece respecto a las expectativas generales con la economía. En este caso, la consultora pregunta por el **futuro den-tro de dos años**. Los optimistas, en este caso, se redujeron de 49% a 46%; y quedaron muy cerca de los pesimistas, que pasaron de 41% a 43%. El resto, "ns/nc".

También bajó, pero sigue con ba-lance positivo, la mirada sobre la profundidad de los cambios que mplementa el Gobierno.

Agui, pasó de 51% a 48% el grupo que cree que Milei \*está haciendo los cambios necesarios mientras creció de 36% a 39% el bando que opina que el Presiden-te "es más de lo mismo".

En esta variable la caída también es leve, pero pega más, porque esa baja termina con un saldo nega tivo. En mayo, la imagen persona deMilei combinaba 49% de positiva con 48% de negativa; en junio, pasó a + 49% y - 50%.

Algo parecido ocurre con el último ítem evaluado: la imagen de la gestión del Presidente. En este caso, de + 50% y - 47%

pasó a + 49% y - 50%. ■



paja. En la imagen de Milei, que quedó con saldo negativo

CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 El País



## Inflación: impactan la volatilidad del dólar y las vacaciones de invierno

Conocido el índice de junio que fue 4,6%, se prevé un nivel similar este mes. Los alimentos aumentan menos.

### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

Para pronosticar la inflación de julio, los economistas están evaluando el congelamiento de las tarifas que el Gobierno decidió implementar para no alimentar el número de la inflación. También las rebajas en la ropa, por el cambio de temporada y la posibilidad de que el componente "núcleo" de la infla-ción se mantenga igual que en los últimos dos meses, (en la franja del 3%). Sin embargo, por otro lado, la reciente suba del tipo de cambio (a \$1.500 el blue), impacta en los precios de los alimentos. Las vaca-ciones de invierno también empujan al alza por los gastos en esparcimiento.

De manera ocurrente, la consultora Econviews explica en su último informe: "Julio es un mes de alta estacionalidad por las vacaciones de invierno y por los memes de Julio Iglesias", dice. Y tal vez, el que mejor se adecue a los tiempos que corren es el de "Julio no pinta blen", sugiere la consultora que di-rige el economista Miguel Kiguel. Se refiere a que los precios de los alimentos se aceleraron en los primeros días del mes traccionados por las frutas y verduras, que pesan un 4% en indice de precios al consumidor. Asi, los alimentos en general, "hoy corren al 3,9% men-

sual" advierte. Con lo cual, espera este mes, un nivel similar de inflación que en junio (4,6%).

En el mismo sentido, el análisis de precios de C&T Asesores Económicos también detectó esa aceleración en los precios de los alimen-tos y bebidas y a eso suma el impacto de las vacaciones del invierno sobre los componentes relacio nados al Turismo. En tanto, según el economista Fernando Marull, en julio, con el IPC núcleo estable cerca del 3%, y menos aumentos de tarifas, la inflación general rondará el 4,1%, prevé

Acerca del dato conocido el viernes sobre el indicador de junio, la consultora Invecq considera que la aceleración "era esperable pero no debe leerse como algo negativo, va que fue consecuencia del ajuste de algunos precios atrasados, di-ce. Según este análisis, "la decisión que se termine tomando en relación con el esquema cambiario se rá central para la dinámica infla-cionaria del segundo semestre. Si, el Gobierno tiene que soportar un

### PARA TENER EN CUENTA

4a4.6%

variantos cálculos de las distin

nuevo ajuste discreto del tipo de cambio oficial para comenzar a desmantelar las restricciones cambiarias, entonces probablemente sea vean meses de mayor inflación -transitoria, en caso de que el plan sea exitoso" argumentó. Para la Fundación Libertad y Pro-

greso, la estimación para este mes, ronda el 4%. En tanto para Lorenzo Sigaut Gravina, de Équilibra, el dato podria "perforar el 4%", estimó. "De concretarse la reducción del impuesto PAIS, en septiembre, la inflación podría bajar otro escalón", estimó

También la consultora ACM des taca entre los factores que erosio nan la inflación a la baja- la conti-nuación de la tendencia de la inflación núcleo. "Mientras que las cate-gorías de regulados tenderá a influenciar el índice a medida que se continúe con la reducción de subsidios en servicios públicos, impac tando principalmente en las tarifas de gas y electricidad", destaca. El Gobierno reflejó una expecta

tiva al respecto en el anteproyecto del Presupuesto 2025, donde se presentaron estimaciones para la in-flación de este año, ubicándola en 130% para diciembre 2024. "Con el acumulado del primer semestre, para que los precios logren converger a las expectativas del Gobierno, la inflación mensual debería ubicarse alrededor del 4,2% para el se gundo semestre del año", dijo.

### Monotributo: rigen desde agosto los nuevos valores de facturación y cuotas

Hay plazo hasta el 2 de agosto para recategorizarse según las escalas. En la A, el tope es \$ 6.450.000 anual.

#### Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

A partir del 1º de agosto entran en vigencia los nuevos niveles de facturación de 2024 y los montos de las cuotas a pagar del Monotributo, de acuerdo al paquete de medidas fiscales aprobado por el Congreso (Ley 27.743). Y habrá plazo hasta el 2 de agosto para re-categorizarse según las nuevas escalas que ya publicó la AFIP. La Ley determina que los mon-

tos se actualizarán cada seis me-ses ( enero y Julio) en base al índice IPC y un aumento en los importes mensuales a pagar en concepto del impuesto integrado y de aportes al sistema jubilatorio v obra social, aunque el Poder Eje-cutivo está facultado a incrementar, durante el período fiscal 2024 los montos máximos de facturación, de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondien-tes a cada categoría de pequeño contribuyente", según fija la ley. Y se amplió el **limite de factura**ción hasta \$68 millones anuales. lo que beneficia a los de mayores montos de facturación porque evitan pasarse al Régimen General, más caro.

Con nuevos valores algunos monotributistas no deberán su-bir de categoria, otros podrán recategorizarse a una categoría inferior o subir de categoria, con cuntas más altas

Además, "el Paquete Fiscal contempla que los pequeños contribuyentes que hubieran sido ex cluidos de pleno derecho del ré gimen desde el 1 de enero del 2024 por aplicación de parámetros existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley podrán volver a adherirse, por única vez, sin tener que es perar el plazo previsto de tres años", de acuerdo a Baker McKen

Por otro lado, la ley "autoriza al Poder Ejecutivo nacional a bonificar -en una o más mensualida des- hasta un veinte por ciento (20%) del impuesto integrado total a ingresar en un ejercicio anual, a aquellos pequeños contribuventes que cumplan con una determinada modalidad de pago o que guarden estricto cumolimiento con sus obligaciones formales y materiales"

Así, para la categoría A, una de las más numerosas, el nivel máximo de facturación anual sube de\$\$2.108.288 a \$6.450.000 y la cuota mensual a pagar pasó de \$ 5.750 del segundo semestre a \$ 12.128 entre enero y julio 2024 y desde agosto **sube a \$ 26.600**. En relación a diciembre 2023, el au mento de la cuota es del 362,6%.

El nivel máximo de facturación anual va de \$ 6.450.000 en la categoría A a los 68.000.000; + 301%.

La cuota mensual total a pagar (impuesto, aporte jubilación y sa-lud) va de \$26.600 en la categóría A a \$867.084,76 mensual. ■



en. El monotributo amplió el limite de facturación anual.

pressreader Presslander.com +1 604 278 4604

CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 El País 25

### Principales indicadores











PETRÓLEO



### LA HORA SILENCIOSA, EMPRESAS INCLUSIVAS

"La Hora Silenciosa" es una iniciativa de diversidad e inclusión destinada a personas ntro del espectro autista. La red Megatone picó en punta

con un espacio especial sin ruidos fuertes o luces altas. Megatone comenzará a enciosa" en 60 sucursales.



Brecha salarial. Con un salario promedio de \$ 988.000 para los juniors hombres y \$ 975.000 para mujeres, persisten diferencias en el mundo tech.

### Sueldo tech: muchos vuelven a firmas locales y el promedio llega a \$2 millones

La mediana salarial está entre 800 mil pesos y 1,7 millón, según dos relevamientos. ¿Cuáles son los lenguajes de programación más cotizados?

### Juan Brodersen

jbrodersen@clarin.com

Dos relevamientos sobre salarios en la industria tecnológica (IT) se publicaron durante las últimas dos semanas y registran una **mediana** salarial que varía entre los 800 mil pesos según el Observatorio de Trabajo Informático (OTI) y 1,7 mi-Ilón, según la encuesta pública rea lizada por Openqube (Sysarmy, or-ganizadores de Nerdearla).

La OTI toma como fuente los sa-larios en blanco registrados por el Ministerio de Trabajo y AFIP. Sysarmy realiza, por otro lado, una encuesta semestral que responden los trabajadores del rubro desde 2014. Este año la respondieron más de 5.700 personas.

El OTI registró, hasta marzo de 2024, una proyección de mediana salarial de **598.926 pesos en el sec**tor del hardware y 724.729 en el software. Entre las empresas con mayor cantidad de empleados listaron a Mercado Libre, Accenture, Globant, INVAP v Red Link, Los datos duros son de 2023 y la publicación se trata de una proyección

Sysarmy registró una mediana más alta, de 1,7 millón, y a la hora de desagregar la información regis tran 921 mil pesos para juniors, 1,4 millón para semi-senior y 1,9 pa-ra senior. La diferencia es que además en esta encuesta se diferencian sueldos dolarizados de sueldos en pesos: para los dolarizados, la mediana de un junior arranca en 1,1 millón, mientras que para quie-nes cobran en pesos, 921 mil pesos. La gran diferencia se da en puestos senior donde cobrar en dólares puede representar cerca de 3,3 millones de pesos de salario.

Los puestos que registraron sa-larios más altos en relación a carreras estudiadas para Sysarmy son los vinculados a Licenciatura en Ciencias Matemáticas e Ingeniería en Computación. Y los lenguajes de programación que registra-ron mejores pagos son **Go**, Smalltalk y Java. En relación a Python, uno de los lenguajes más populares, se registraron salarios de entrada de 1 millón de pesos.

Además, Sysarmy releva la bre cha salarial: este año los números estuvieron más cerca que otros, con 988,000 para juniors hombres y 975.000 para mujeres.

Ariel Jolo, fundador de Sysarmy, la comunidad que realiza el relevamiento, destacó en diálogo con este medio que el mercado local se volvió más atractivo este año.

### Go, Smalltalk y Java son los lenguajes mejor pagos.

"El año pasado, la gente que ganaba en dólares estaba haciendo una diferencia de casi tres veces respecto de quienes ganan en pe sos. Esto se revirtió en 2024 con la actualización del tipo de cambio: en Argentina, de repente, volver a trabajar para una empresa nacional volvió a ser atractivo porque con una inflación del 300% y obras sociales que se van por las nubes acá se dan aumentos más altos que el 3 o 4 por ciento de las com-pañías de afuera, además de no tener que hacer toda la operatoria para entrar plata, vivir en negro y demás", explicó.

Sin embargo, hay muchos números que permiten analizar más en detenimiento el panorama de los salarios tech en Argentina, aunque estos relevamientos siempre gene ran polémica: al ser publicados, muchos trabajadores del sector se quejan porque están por debajo de lo publicado y, otros, dicen ganar más y no estar representados en los valores

Hablar de salarios tech es complejo por dos aristas. La primera es que la **gran cantidad de trabajo no** registrado, es decir, empleados o freelancers que cobran en divisa extranjera y prestan servicios a empresas extranjeras. La segunda es que hay un mito sobre que se gana mucha plata "en tech" como si el ambiente fuera homogéneo, cuando hay diversos puestos.

### Fuerte caída de venta de autos usados **en junio: 7.6%**

De acuerdo al relevamiento de junio, la venta de autos usado registró una disminución del 7.6%. Lo atribuyen a un mayor número de feriados.

Junio no sólo cae en compa ración con un año atrás síno que también desciende de manera abrupta si se lo compara con mayo. La caida intermen sual fue en este caso de casi

Los concesionarios cree, sin embargo, que el alza del dólar en las últimas semanas podria generar más oportunidades para la actividad.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) reportó que en junio se vendieron 123.882 vehiculos usados en Argentina, lo que representa una baja del 7,62% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se comercializaron 134.099 unidades.

El Volkswagen Gol sigue siendo el modelo de auto usado más vendido. Y la Toyota Hi-

### PARA TENER EN CUENTA

17,93%

fue la caida de ventas de autos s en Junio en comparalón con mayo.

lux consiguió posicionarse en la segunda posición, con una venta total de 4.552 unidades en junio. En comparación con ma-yo, que se vendieron 150.954 vehículos, la caída en ventas de junio es aún más pronunciada, alcanzando un 17,93%.

Durante los primeros seis meses del año, se vendieron 739.398 unidades usadas, lo que significa una disminución del 7,34% en comparación con el mismo período de 2023, cuando se vendieron 797.930 unidades. Las provincias que registra-ron las mayores caídas en ventas fueron Formosa (24,67%), La Rioja (23,87%), Jujuy (22,48%) y Misiones (21,31%). ■



### Opinión

### El complejo rol de un canciller

DEBATE

**Patricio Carmody** Analista internacional

unca ha sido fácil ser un buen canciller. Especialmente tra-bajando para líderes con fuer-te personalidad y/o con visiones con alto contenido ideo-lógico. Sin embargo, grandes cancilleres han podido trabajar exitosamente con re-yes, emperadores, dictadores militares y presidentes democráticos, que han manifestado abruptas variaciones de ánimo y/o posiciones extremas.

Condiciones primordiales para ello han sido el conocimiento específico y la experiencia en materia internacional, y la capacidad de liderazgo intelectual y organiza-tivo. Basado en estas virtudes, un canciller exitoso debe ganarse la confianza de su jefe directo, para ayudarlo, pero a su vez alertarlo si se está sobrepasando en su ac-cionar, de manera que se vean afectados los intereses nacionales. Para ello debería adoptar

algunos principios del enfoque del gran ex-canciller austríaco Metternich: adaptarse al vencedor, cooperar sin perder su propia alma, y el asistir sin sacrificar su propia identidad. Pero también debe poder prevenir a su jefe de cometer excesos —tanto en posiciones como en comporta-mientos—que sean contraproducentes.

Como afirmó irónicamente el gran excanciller francés Talleyrand, que trabajó para Luis XVI, para la revolución francesa para Napoleón, para Luis XVIII y para el rey Luis Felipe I: "cualquier guerra fuera de los límites naturales que representan el Rin, los Alnes y los Pirineos, no era más una guerra de Francia, sino una guerra de Na

El canciller debe guiar al presidente en forma proactiva, y no reactiva. Para ello de-be trabajar con su líder —su base electoral unipersonal—para arribar a una visión acordada, que sirva como marco de refe rencia para el accionar conjunto.

En base a este marco, el tándem presidente-canciller debe comandar la política exterior, no dejando el canciller que nadie se interponga entre ellos. Para ello es criti-

co que se cumpla alguna de estas condiciones: 1) que el presidente tenga un vasto conocimiento en temas de de la política exte-rior y amplia experiencia en este terreno, 2) que el presidente sea secundado en el pues-to de canciller por una persona capacitada en el tema y con amplia experiencia ejecutiva o académica a nivel internacional.

Con respecto al segundo punto, algunos ejemplos de cancilleres calificados y exitosos en la región en el actual período demo-crático — más allá de sus ideologías — han sido Dante Caputo y Guido Di Tella en Ar-gentina, Fernando Henrique Cardoso, Celso Lafer y Celso Amorim en Brasil, y José Ma-ría Insulza y Alejandro Foxley en Chile. Un caso relevante actual es el del experimenta-

### Son condiciones el conocimiento, la experiencia y la capacidad intelectual.

do canciller de Chile. Alberto Van Klaveren guiando al inexperimentado presidente Bo-

El canciller debe ser capaz de expresar su visión en política exterior, y poseer el lide-razgo para movilizar a la Cancilleria. Esto es un gran desafío, ya que las políticas públicas internacionales se caracterizan por enfrentar realidades y eventualidades, mientras las burocracias se caracterizan por minimizar los riesgos. El movilizar la "maquinaria di-plomática" hacia objetivos claros y coherentes es crítico, como lo es también sacar provecho de su vasta "memoria institucional"

Para ello puede ser útil para el canciller contar con algunos colaboradores que pue dan aportar ideas y energia, sin estar some-tidos a los intereses y a los tiempos de la cor-poración diplomática. El canciller no debe ir demasiado por delante de su ministerio, a riesgo de tornar irrelevante su accionar. Pero tampoco puede permitir la inmovilidad ministerial - no confundir con accionismo o laboriosidad-

Esto es sumamente peligroso, ya que pue

de impactar en su influencia y prestigio, y motivar la pérdida de responsabilidades y funciones a manos de otros ministerios o

A su vez, el canciller debe recordar lo dicho por el ex-secretario de Estado Dean Acheson: "obtener y mantener su función depende del éxito de su partido, pero el éxito en su función dependerá del nivel de apoyo que logre generar en otros partidos". Y esto debe cumplirse en un contexto don-de hay que pensar más en forma pragmática que ideológica, enfocándose en el interés nacional, y donde uno de los escenarios posibles puede ser la parcial desintegración del actual orden mundial.

Como escribió el profesor y diplomático Henry Kissinger, "a un orden mundial que se deteriora, le es difícil creer en su desmo-ronamiento, como a un hombre visualizar su propia muerte". Es justamente en este fluido escenario donde el canciller debe asumir el delicado y complejo desafio de guiar a su presidente en las aguas tumultuosas de la política internacional. Tomando como referencia la visión con

él acordada, el canciller debe procurar que las acciones y expresiones propias, como también las del presidente, no resten apo-yos críticos de las diferentes naciones en temas que son prioritarios para su país. También debe lograr que su jefe acuda a las reuniones estratégicas con sus pares —donde no debería ser reemplazado dada la importancia de la diplomacia presi-dencial—, tanto a nivel regional como glo

Por otro lado debería evitar que posiciones tradicionales en materia de política exterior sean dejadas de lado o alteradas drás ticamente sin explicación formal algunacausando incertidumbre interna y externa-, o sin un análisis realista de las consecuencias concretas del cambio de rumbo. En suma, debe lograr que el equipo de política exterior —incluido el tándem presidente/ canciller — actúe en forma coordinada y estratégica para maximizar su impacto.

# EL NIÑO RODRÍGUEZ NO.

### **MIRADAS**

Raquel Garzón

rgarzon@clarin.com

### Nada rinde tanto como provocar

Mis hermanos recuerdan los tiempos adolescentes en los que yo los emboscaba en algún pasillo de casa para leerles un poema o una página que me parecía inolvidable. "¡Escuchá es-to..." y comenzaba una sesión de dos o tres minutos de lectura compartida. Quiză no haya logrado contagiarles el fervor, pero nos anticipamos décadas a los audiolibros y hoy, cada tanto, ci-

tan a alguno de aquellos escritores. Sin distinción de fronteras, las estrategias para formar lectores nuevos son una preocupación constante de los ecosistemas educativo y editorial. "Los que leen "Veinte poemas de amoi y una canción desesperada conquis-tan más. Está estadisticamente comprobado", asegura Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, a cuanto joven se le cruza. A una edad en la que gustar y seducir es casi lo único que les quita el sueño esa afirmación lanzada en las escuelas convence a varios de comprarse el li-bro de Neruda, cuenta Taibo, quien dirige el FCE desde 2019 y recaló recientemente en Madrid para celebrar los 90 años del grupo editorial mexi-

El FCE "goza de buena salud" y sigue definiéndose como "un sello popular subrayó en esa ocasión. "Me dicen que si en España un libro sale 16 euros o 22 no hay mucha diferencia. Noso-tros, en cambio, tenemos colecciones muy baratas y libros muy buenos por 6 o 7 euros (unos \$7000), porque en América Latina el precio impacta mu-

Tiradas numerosas, libros accesibles y colecciones provocativas: e trípode recoge la mejor tradición de la editorial (cuya filial argentina abrió en 1945), pero Taibo se entusiasma al contar que intentan también renovarla, publicando policiales y novelas gráficas, géneros que antes no editaban. La experiencia de los 160 clubes de lectura que hay en la ciudad de México marca que se puede crecer espe cialmente en dos grupos: los jóven y los adultos mayores. Provocar a los primeros ("si no lo hacés ni siquiera te escuchan") e informar a los segundos ("tienen mucho tiempo libre, pero hay que dar herramientas para que escojan un libro sobre otro") son las vías regias para hacer contacto. "A un club de chicos que sólo leian a Love-craft fui a hablarles de los sonetos de Quevedo. Es el modo de ampliar las bases de lectura", arenga el escritor, convencido de que por lo menos se habrán asomado al Siglo de Oro después del encuentro. ¿Por qué no ha-cerlo nosotros también? Para finales memorables, este: "...serán ceniza, mas tendrá sentido,/ polvo serán, mas polvo enamorado".

pressreader
Pensition And determinated by remotionable
Pensition And determinated by remotion And

CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 Opinión

## Lágrimas de España por la Eurocopa ganada

TRIBUNA

Juan Cruz

I fútbol, que nació en Inglaterra y se recrió en Huelva, Espa ña, conoció en la noche del do mingo en Berlín una victoria que se parece al mundo que virimos, en el que los emigrantes son parte legítima de los países, a pesar de que quie-nes se creen dueños de las esencias patrias les nieguen el pan, la sal y el agasajo que se les debe a los que viajan porque en su tierra de nacimiento sólo hay hambre, tristeza o miseria. Circunstancias que hacen que sus padres, o sus antepasados, crucen en pate-ras el mal océano en busca de un tiempo que no sea el hueco del mar o la miseria.

A lomos de esa bendita paradoja, futbolis tas que se han criado en España, proviniendo de cualquier parte, españoles de lengua v de pasión, son ahora dos de los héroes nacionales de un deporte que hasta bien en-trado el siglo XX se decia en inglés y que ahora se habla en cientos de lenguas, pero dribla en el español de España, de Uruguay, de Colombia o de Argentina.

En este caso, en el partido que dilucido ayer la primacia europea del fútbol a favor del genio español, dos españoles hijos de emigrantes provenientes de África, el muy joven Lamine Yamal y su compañero Nico Williams, el primero centrando y el otro rematando, deiaron sin resuello a los ingle ses y acabaron con lo que va quedando del imperio británico del balompié.

Los artifices de la victoria española son, pues, un chico cuyos padres vinieron a trabajar al País Vasco y uno que, como aquel, nació aqui y aquí se hizo. El primero es hermano menor de otro futbolista que se man tiene fiel a la nacionalidad con la que vinieron sus padres y juega con la selección de Ghana, mientras que el menor, el que anoche adobó la victoria española, tiene la camisola roja con la que ayer consolidó un modo de trabajar que parece el de un reloje

Aquel muchacho, Nico Williams, puso firme a los anglosajones, y llenó de miedo la numerosisima parte inglesa del estadio cuando dejó sin resuello al portero inglés, que parece un gentleman despectivo. En la segunda oportunidad que hubo para que España vencieran a los ingleses, que habían ado, fue el héroe actual del fútbol espa ñol, Lamine Yamal. Aquel chico que acaba de cumplir 17 años y que es la revelación ("el mejor jugador joven del campeonato") de esta reválida extraordinaria de aquel niño que Lionel Messi bañó cuando no tenía ni meses, centró el gol decisivo y revalidó su aire de triunfador al borde de las lágrimas, pei-

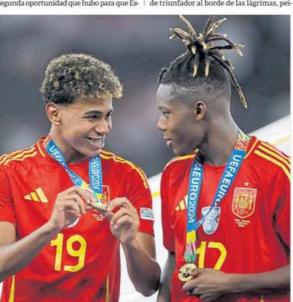

Inseparables. Los jóvenes Lamine Yamal y Nico Williams fueron clave en el título español.

nándose para saber dónde demonios sigue eniendo una cabeza que parece ahora la de un beatle.

Yamal, que fue en todo momento la esperanza española que cruzaba el campo para amenazar al malencarado zaguero inglés, centró el gol que desempató la jornada, llenó de desolación a las huestes de Su Maiestad británica v cumplió con lo que el rev de España y su hija habían pedido en sus declaraciones del descanso: "Oue hava oportunidades". Pues en el minuto tres de ese segundo periodo, cuando los ingleses se arremangaban para quedarse con el fu-turo, el niño al que bautizó Messi centró de modo que un vasco que venía como un obús introdujera el balón por donde se pu-

Fue una lucha contra el fuera de juego. como los goles épicos. No se vio que el rey y su hija mostraran su regocijo, pero lo que pasó en las casas de España fue de un enor me vigor patriótico y Madrid, por donde vo vivo, se llenó de vibraciones que debieron sentirse, por ejemplo, en las tierras de donde provienen, por ejemplo, Nico o Lamine, así como en la periferia de la que vino Ovarzabal, el vasco que acabó con la esperanza con la que se movía en el campo el seleccionado inglé

Cuando el árbitro dijo que ya se había acabado el juego en el seleccionado español lloraron como se llora en España, como de incredulidad. Perdió el origen del fútbol, ganó el que ahora interpreta su he rencia. Ambos países, Inglaterra, España, son cunas del deporte más seguido. A los dos los asiste, de muy antiguo, la presen-cia en el campo de los que vienen de lejos y ya son parte del lugar en el que ahora celé-bran sus goles. Son suyos, es decir, son de su patria.

### TRIBUNA

### La grieta global

n el siglo XX, el conflicto central de la humanidad se planteó entre el capitalismo y el comunismo, con los EE,UU. y la URSS como contendores excluyentes. Pero la disputa era intra-occidental, por que ambos rivales eran parte de la misma cultura. Entre 1933 y 1945, Japón y Alemania intentaron ser un "tercer" actor para disputar el poder mundial en Oriente y Occidente, pero fueron de-rrotados por la alianza de los dos rivales que no aceptaban terceros en discordia. En el siglo XXI, desaparecido el comunis-

mo, el conflicto se desplaza de lo económico a lo cultural, el "Imperio Hegemónico"- los EE.UU- construido en la segunda mitad del siglo XX, choca con su gran desafiante oriental-China

Sobre 100 trillones de dolares de PBI mundial, el primero representa 25 trillones y el se-gundo, 20 trillones. Los "terceros"-Alemania, Japon e India- no llegan a los 4 trillones. Pero la disputa, aunque lo parezca, no es

económica. Los dos combinan la rivalidad por el poder mundial con una sólida sociedad económica -más de US\$ 700 billones de comercio bilateral y una red de intereses cruzados que va de lo medioambiental a lo militar y espacial, pasando por las comunicaciones y los minerales critic

E insisto en el eje cultural, por que el signo distintivo entre ambos es, en uno, la "vertica-lidad" del poder oriental-con el poder político concentrado en un partido único-y, en el otro, la "democracia", con alternancia politica y li-

bertad de prensa en Occidente. La "debilidad" en Oriente seria el "caos" -el debilitamiento del partido único-, mientras que en Occidente, la crisis pasaria por la anulación de la pluralidad y sus sustitución por regimenes autoritarios no liberales.

Es decir, no hay grieta entre Oriente y Occi-dente, alli se concentra el conflicto cultural central (con su refleio económico) mientras que la grave grieta que padecemos es intraoccidental y nos coloca en una posicion de extrema fragilidad.

El triste espectáculo de la disputa Biden-Trump y la caótica situación europea, dejan a Occidente sin liderazgo claro-único o cole-giado- y esto explica la volatilidad de los mercados y la inseguridad de los flujos financieros y de abastecimento alimentario y energético.

Los instintos anti inmigratorios, el cierre de fronteras a productos y servicios extranje ros, los neo nacionalismos autoritarios y una ola de prejuicios raciales y religiosos, nos fragmenta y enfrenta dentro de nues-tras sociedades, que dejan de estar orgullosas de su capacidad de convivencia plural.

Necesitamos revalorizar nuestra cultura como un todocomplejo y creativo, donde liberalismo, socialismo y cristianismo conviven y se retroalimentan en un producto dinámico que combina elementos diversos. Esa es la esencia de nuestra cultura, v no una visión dogmática y unilateral que pretenda imponerse desde la fuerza del fa-

En América latina se verifica esa grieta-tan clara en México, Brasil o Argentina- pero también los sanos esfuerzos por superaria-en Chi-le o Uruguay-que reproduce los dilemas del riñón de nuestra cultura en la periferia regional. Solo recuperaremos el necesario equilibrio entre Oriente v Occidente, si superamos exitosamente las debilidades que hoy padecemos dentro de nuestra propia casa.



#### Diego Guelar Ex embajador argentino en EE.UU, la UE,

China y Brasil

pressreader Possilizador zon +1 604 278 4604

### El Mundo

### La crisis en Oriente Medio



# Israel confirma la muerte de un jefe de Hamas, pero no la de su líder militar

En el bombardeo masivo en el sur de Gaza murió Rafaa Salameh, pero la organización pro iraní informó que el buscado Mohammed Deif está vivo. El ejército atacó otra escuela de la ONU.

TEL AVIV Y JERUSALEN, AP, AEN EFP Y

El bombardeo masivo del sábado en el sur de la Franja de Gaza, que dejó más de 90 muertos y centena res de heridos, también permitió la eliminación del comandante de la brigada de Jan Ayunas del brazo armado del grupo ultraislámico Hamas, Rafaa Mawasi Salameh, Se trata de quien fue la mano derecha del 'número dos' del grupo en la Franja de Gaza y su jefe militar, Mohamed Deif, de quien no se ha con-firmado que también haya sido eliminado, dijo un comunicado del Ejército. Según la organización pro irani que aún está activa en el en-clave, Deif se encuentra con vida.

"Ayer săbado, siguiendo la inteligencia del Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel, la Fuerza Aérea atacó y eliminó al comandante de la brigada Jan Yunis de Hamas Rafaa Salameh. Era uno de los colaboradores más cercanos de Deify uno de los autores intelectuales de la masacre del 7 de octubre", indicó un comunicado.

El comandante Mohammed Deif está bien y supervisa directa-mente las operaciones de las Brigadas Qassam y de la Resistencia", dijo por su parte un alto funcionario de la organización terrorista. La ofensiva disparó una fuerte po-

lémica. Israel llevó a cabo el bom-bardeo en una zona indicada por el propio ejército como "zona huma-nitaria", que es donde son enviados los civiles para su supuesta protec-ción en medio de la guerra iniciada hace nueve meses

Ese ataque, además, dio por tierra con las negociaciones que se ve-nian realizado en El Cairo con mediación de Qatar y fuerte promoción de Estados Unidos para un cese del fuego y un paso adelante ha-cia una dirección politica del gobierno palestino en la Franja. Sectores ultras del gabinete del premier Benjamin Netanyahu se oponian firmemente a esa iniciativa anunciada en mayo por la Casa

Salameh era sindicado como uno de los autores intelectuales de la masacre del 7 de octubre en Israel cuando un horda del grupo Hamas asesinó a 1.200 personas en sus casas de una veintena de kibutzim, en su mayoría mujeres, ancianos y niños. Ese ataque fue organizado por Deify el jefe máximo de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, otro de los objetivos que no ha podido ser al-

canzado por los ataques isrsaelies. El ejército dijo que se presume que en el momento del bombardeo Salameh estaba junto a Deif. No se dieron detalles sobre esa presun-ción. Agregó que la eliminación de Salameh "obstaculiza sienificativamente las capacidades militares de Hamás".

Israel justificó el ataque, pese a la enorme cantidad de muertes de civiles que lo acompañó, asegurando que el bombardeo fue preciso y que

se produjo en un complejo del grupo terrorista ubicado en una zona despoblada, y no en las tiendas de campaña donde residen cientos de miles de desplazados. Segun videos publicados por The New York Times, entre otros, se ve sin embargo que el bombardeo destruyó edificios donde se refugiaban los civiles, también hay el campamento.

Este domingo, los socorristas de Gaza finalizaron su labor de rescate en Mawasi, donde registraron 1.200 carpas destruidas que albergaban a miles de desplazados, así como el destrozo de las instalaciones de una ONG humanitaria, una planta de-salinizadora de agua y daños en cinco kilómetros de caminos y calles.

Este mismo domingo, al menos 15 personas murieron y otras 80 resultaron heridas en un bombardeo israeli contra una escuela de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) en el campamento de Nuseirat, en el centro de Gaza, en la que cientos

de desplazados se refugiaban de los combates. El Ejército justificó el bombardeo asegurando que la es-cuela Abu Arban "servía como escondite e infraestructura de opera ciones desde la que se planearon y llevaron acabo ataques contra las fuerzas armadas".

"Nadie nos contactó informando de la presencia de milicianos o personas buscadas dentro de la escue-la", denunció en un comunicado Adnan Abu Hasna, asesor de me dios de la UNRWA, quien recordó que, en total, unas 550 personas han muerto en centros como este. Además, según el último informe de la agencia, 197 trabajadores de UNRWA han perdido la vida desde el 7 de octubre y 188 de sus instalaciones han resultado dañadas por los ataques israelies.

El jefe de la agencia de seguridad Shin Bet, Ron Bar, celebró que "el ataque en Jan Yunis es el resultado de lo que llamó "Inteligencia qui rúrgica".■

pressreader Possilizador zon +1 604 278 4604



Sin techo. Una imagen de la zona de El Zanjón de la Aguada, un canal de agua en un barrio de Santiago poblado por las personas sin hogar. 🗚

#### ANTIAGO, THE ASSOCIATED PRESS Nayara Batschke

El presidente chileno, Gabriel Boric, tiene como vecinos, en un sector de moda de Santiago, a personas sin hogar albergadas en una casa de hospedaje. Primer barrio planificado de la capital chilena, Yungay es sinónimo de vanguardia. Recorrer sus calles supone un viaje estético que mezcla edificios históricos, fachadas barrocas y modernos restaurantes. Pero junto a su inmensa cartelera, ahora las vias de ese barrio patrimonial acumulan también cartones, mantas y utensilios aparentemente aban-donados que dan indicio de quienes las habitan por la noche. El reguero de ropa, peluches, restos de alimentos, basura y "rucos", como se conocen las carpas en Chile, se repite en otros barrios de la capital, ya sean turísticos, residenciales, pudientes o más humildes.

Aunque la pobreza siempre ha existido, el Estado había conseguido atender, en mayor o menor medida, a la población más vulnera-ble. Pero entre 2017 y 2020, el porcentaje de la población chilena en situación de pobreza por ingresos aumentó de 8.6% a 10.8% alcan zando un pico de 2,1 millones de personas, en medio de los efectos del estallido social, la crisis de vivienda y una masiva ola inmigra-toria. Con ella, llegó también la vida en la calle, un fenómeno hasta abora poco habitual en el país, a dife rencia de lo que ocurre en otros coCon el aumento de la pobreza, llegó a las ciudaedes un fenómeno que hasta hace poco no era habitual en el país.

# Frío y hambre entre carpas: una dolorosa radiografía de la vida en las calles de Chile

mo Brasil, México o Venezuela. En el centro de la ciudad, las escaleras de imponentes edificios pasaron a ser punto de encuentro de quienes buscan algo de dinero para un café o desayuno, mientras que los bancos para sentarse de las plazas son ahora codiciados espacios para una siesta. En los parques, los corredores buscan rutas alternativas para atravesar las tiendas que obstaculizan el camino. A menudo se ven obligados a desviar la mirada de los árboles y rincones más escondidos, utilizados como aseo por aquellos que no cuentan con uno. Ni siquiera los barrios más acaudalados de la capital, como Providencia, Vitacura o Las Condes, han permanecido inmunes a los cambios

y ya no es dificil ver escenas de pernas que piden limosna o transi tan con sus pocos enseres en busca de un sitio para pernoctar.

### Lapobreza aumentó de 8,6% a 10,8%: 2,1 millones de personas.

Las cifras oficiales del Ministe rio de Desarrollo Social muestran que el país tiene 21.126 personas en situación de calle frente a las 15.435 registradas en 2020, aunque organizaciones no gubernamentales estiman que el número sea mucho mayor y ronde los 40.000. La mayoría de ellas vive en la Región Metropolitana de Santiago, la más poblada del país, donde los individuos en esa condición saltaron de los 6.803 a 8.780 en tan solo cuatro años. A falta de cifras exactas, lo que se ha hecho evidente es que ha cambiado el perfil de quienes terminan en la calle. En los últimos años, se ha visto un "incremento sustancial" en el número de muje res y familias en situación de vulnerabilidad, señala Ximena Torres de la ONG Hogar de Cristo. El perfil "es muy diverso, muy heterogéneo y aún muy desconocido".

Muchas de esas familias afrontan por primera vez la vida en la calle. Ya sea por vergüenza o impo-tencia, les cuesta hablar de su condición y prefieren apartarse de la cámara v evitar el contacto.

"La calle es difícil, es peligrosa. Si eres mujer o tienes hijos, es peor", sintetiza Victoria Azevedo, madre de dos adolescentes que se fueron a vivir con parientes en las afueras

29

de Santiago. Cuando visita a sus hijos, Azeve do se percata de la transformación en los pocos más de 20 kilómetros que separan San Bernardo de la carpa en la que vive con su compañero. Óscar, en una empobrecida área de la capital. En los 40 minutos que dura el trayecto, suele ver "30 ó 40 rucos de aquí para allá" y cada vez con "gente nueva".

Algunos caminantes pasaron a utilizar gimnasios deportivos, plazas y centros comunitarios como techo improvisado, pero a menu-do encuentran problemas con el personal de seguridad y con la policía, que no tardan en expulsarlos a fin de mantener la "buena imagen de estos barrios. Ocurre tanto en la capital como en ciudades más turisticas. De la noche al dia, las autoridades de las comunas expulsan a esas personas, que se vuelven una suerte de itinerantes que transitan por los barrios. "Hay una pre sión muy grande de los vecinos por la recuperación de los espacios pú blicos. No podemos convertir nuestros espacios públicos en hábitat", reconoció la concejala de Santiago Rosario Carvajal en alusión a la disposición de desalojar a quienes viven en la calle, durante una reunión para tratar el tema.

Los tiendas de campaña alinea-das en filas brotan también en codiciados destinos turísticos como la popular Viña del Mar. En esta ciudad costera, famosa por sus rutas del vino y extensa escena artística, los alrededores de los puntos más visitados pasaron a ser ocupados por infraviviendas improvisadas bajo los árboles de las plazas o toldos de comercios cerrados. La pandemia de COVID-19 supu-

so un punto de inflexión para Chi-le, que empezó a lidiar desde 2020 con un caldo de cultivo que combinó el estallido social para reivindicar reformas estructurales y una nueva Constitución con el cierre del pais por el coronavirus, el con-secuente desempleo y el encarecimiento de la vida. La crisis de vivienda se profundizó en los últimos años con precios subieron cer-ca del 70% en la última década mientras los salarios aumentaron en menos de un 20% en el mismo eriodo, afirma el economista de la Fundación SOL, Gonzalo Durán.

"Eso nos lleva a entender un po-co más cómo hay muchas familias trabajadoras que finalmente no tie nen acceso a la vivienda y terminan muchos de ellos en campamentos y, también, en la calle", agre ga. A las dificultades internas de Chile, se sumó la intensificación de una llegada sin precedentes de inmigrantes que escapaban de la crisis en sus países.

pressreader Presidender.com +1 604 278 460

CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 30 El Mundo

# Cuba, en crisis: la isla prepara el segundo plan de ajuste en 6 meses

El gobierno ha presentado una batería de medidas para recortar gastos. Se suspenderán inversiones públicas y reducirán partidas presupuestarias.

#### LA HARANA FEE Juan Palop

El Parlamento cubano va a respaldar esta próxima semana el nuevo plan de ajuste del Gobierno, el segundo en apenas seis meses, para afrontar la grave crisis que sufre el

país desde hace cuatro años. El Consejo de Ministros ha pre sentado una bateria de medidas para recortar gastos -de suspender inversiones públicas a reducir partidas presupuestarias-, medidas que se suman a las decisiones del pasado diciembre, con las que se buscaba principalmente aumentar los ingresos, en pesos y en divisas.

Éste es un recorrido por las principales decisiones que afectan al Estado y las pequeñas empresas privadas, así como una radiografía de la compleja situación de la isla,

que el propio Gobierno califica de economia de guerra".

El producto interno bruto (PIB) cubano se contrajo entre un 1 y un 2 % en 2023, según el estimado oficial, con lo que sigue por debajo de los niveles prepandemia (2019).

### El índice de precios oficial oscila entre el 30 y el 40 % interanual.

La combinación de Covid-19, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y fallidas politicas económicas y monetarias agravaron problemas estructurales de la economía cubana.

Desde 2020 el país sufre escasez de básicos (alimentos, medicinas, combustible) y frecuentes apago-nes, además de una creciente dolarización, falta de efectivo y fuertes subidas de precios.

El indice de precios al consumo (IPC) oficial superó el 77 % en 2021 y desde entonces ha oscilado ma-yormente entre el 30 y el 40 % interanual, mientras salarios estatales y pensiones permanecen estables. La inflación real, a juicio de expertos independientes, es mucho mayor.

El Gobierno prevé que el desfase entre gastos e ingresos en las cuentas públicas suponga este año el 18,5 % del PIB, con lo que Cuba firmará su quinto año consecutivo en números rojos, tres de ellos con un déficit superior al 10 %. Esto es un serio problema porque las autoridades están monetizando gran parte de este déficit, atizando la inflación.

Cuba importa el 80 % de lo que consume. Sus principales exportaciones permanecen estables o decrecen y la incertidumbre envuelve a sus principales fuentes de ingresos del exterior.

El turismo internacional no repunta tras la epidemoa de Covid-19 v está aún lejos de los niveles prepandemia, las remesas están descendiendo-según diversos cál-culos independientes- y los servicios profesionales-principalmente las misiones médicas- están siendo muy cuestionadas.

Así las cosas, el Gobierno-que controla el comercio exterior y gran parte de la economía- tiene problemas de liquidez, lo que se traduce en recortes y retrasos en la llamada canasta básica -los productos altamente subvencionados que se entregan mensualmente por la libreta de abastecimiento (cartilla de racionamiento)- e inestabilidad en el suministro de combustibles. un ingrediente más de la crisis

El Gobierno cubano anunció en diciembre pasado un paquete de medidas que incluyó subidas de más del 400 % al precio minorista de los combustibles y subidas de hasta el 600 % al transporte interprovincial. También alzas en servicios públicos como la electricidad, el gas y el agua. El plan incluía también la creación

de un grupo de expertos para revi-sar el tipo de cambio (el dólar cotiza en el mercado informal a casi 15 ve-ces su precio fijo en el formal) e incluso el fin de los subsidios universa les a productos para dar paso a un sistema de ayudas a personas vulnerables. En ninguno de estos dos ámbitos se han anunciado avances

Además de buscar aumentar la producción nacional y las exporta-ciones, el nuevo paquete incluye recortar partidas presupuestarias de este año, asignar recursos financieros mensualmente a partir de los ingresos reales, así como elevar los requisitos para la ejecución de gastos y centralizar su aprobación.

El Gobierno habló asimismo de posponer e incluso paralizar inversiones que no sean imprescindibles, restringir al máximo posi ble los gastos corrientes y de capital del sector estatal y disminuir las transferencias de recursos al sector empresarial.



















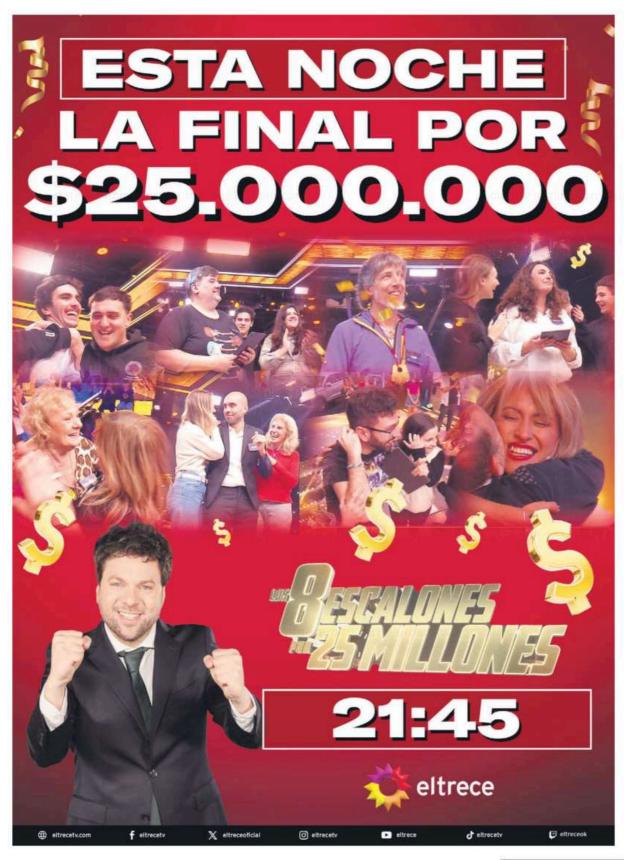

### Sociedad

### Narcotráfico



do. A Gerardo David Salinas lo investigan por su posible relación con un cargamento de 783 kilos de cocaina sec

Gerardo David "El Negro" Salinas (47) cayó el 4 de julio con una carga que iba a pasar a Chile. Lo conectan con tres veleros narco investigados en España.

# Enfermero, secuestrador y ladrón: el narco detrás de los 783 kilos de cocaína de Caviahue

### Virginia Messi

vmessi@clarin.com

Fue ladrón a fines de los '90, cuando las bandas tipo comando tuvie-ron su apogeo. Fue secuestrador en el 2003, durante el pico histórico de este delito. Desarmó y estuvo a punto de matar a un policía que quiso detenerlo y, ya preso, casi se fugó de la cárcel de Devoto usando oficios falsos.

Gerardo David Salinas (47), de oficio declarado "enfermero", siempre estuvo a la altura de los tiempos. Por eso no es de extrañar que hace haya sido detenido como principal responsable de un cargamento de 783 kilos de cocaína que iban a ser pasados a Chile por tierra para-de alli-salir a Europa por el Océano Pacífico. Su valor: 15 millones de dólares.

La droga fue secuestrada en Caviahue (Neuquén), donde los nar-cos usaban un complejo de cabañas como centro de operaciones. El procedimiento lo hicieron Gendarmería y Prefectura tras una in-



ba. La droga hallada el 4 de julio, antes de que la pasen a Chile

vestigación comandada por Patricia Cisneros, de la Procuraduria de Narcocriminalidad (**Procunar**), que llegó a la organización siguiendo la pista de tres narco veleros investigados por la Policia de España. Salinas, conocido por el simple

apodo de "El Negro", tiene un pron-tuario de pesado. En Devoto-además de planear su fuga en 2008 junto a otros internos- fue uno de los impulsores de una huelga de

hambre en el 2010

Hasta forma parte de la jurispruencia argentina porque la Cámara Federal de Casación debió expedir-se en dos cuestiones en relación él. En la primera, los camaristas resolvieron que quien hace los llamados durante un secuestro debe ser considerado "coautor".

En la otra, los jueces decidieron sobre como debía computarse el estímulo de "estudio" la progresividad de la pena.

Tras ser sentenciado en 2004 por el Tribunal Oral Criminal N° 20 de Capital a ocho años de prisión por "robo agravado" en grado de tentativa, Salinas sumó otra condena en diciembre de 2007, en este caso por secuestro extorsivo agravado. El Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martin le impuso una pena (unifi-cada) de 15 años de prisión.

El secuestro en cuestión -uno de los muchos que ocurrieron en el año 2003 - tuvo como víctima a un un hombre al que capturaron el 7 de octubre de 2003 cuando estaba por entrar a su casa, en Bella Vista.

Primero pidieron por él 200 mil pesos de rescate (el equivalente a 280 millones actuales), pero final-mente lo liberaron tras el pago de 45,200 pesos. El secuestro duro bastante: 16 dias.

Salinas estuvo a punto de ser de tenido el 18 de octubre de 2003 en Dock Sud, pero le sacó la pistola Sig Sauer, calibre 9 milimetros, a uno de los policías y huyó disparando.

Poco después, "El Negro" terminó preso. Pasó por las cárceles de Marcos Paz, Ezeiza, Roque Sáenz Peña (Chaco) y finalmente salió en libertad condicional desde Devoto el 25 de septiembre de 2012. A partir de entonces, sus registros judicia-les se pierden. Sólo se sabe que en ese tiempo **viajó a España, Brasil,** Turquía y Uruguay.

Su nombre comenzó a sonar en el desprendimiento de una causa iniciada en 2018 en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora. En ese expediente se había investigado a una banda internacional y particularmente a una mujer. Ileana Mariela Bolzan (46), relacionada con el tráfico de droga en veleros. De pronto, Bolzán comenzó a mencionar a "El Negro" Salinas

Para los fiscales de la Procunar, Gerardo David Salinas fue el orga nizador detrás del cargamento de los 783 kilos que se secuestraron el pasado 4 de julio en Caviahue. En total, se encontraron 490 ladrillos dentro de una camioneta Toyota Hilux v otros 223 en una segunda camioneta, Mercedes Benz. Por alguna razón se bautizó al operativo como "Infierno Blanco".

Lo interesante del caso (además de la cantidad de droga y la historia criminal de Salinas), son las coincidencias que ponen a Bolzán siempre cerca de veleros involucrados en el tráfico de cocaína hacia Europa y de drogas de diseño de Europa a Argentina. En 2020 Bolzán fue parte de la tri-

bulación del velero Thorben que partió de Santos (Brasil) a Marbella (España), y donde se cree que viajaron 1.460 kilos de cocaína. Como la droga fue secuestrada ya en tierra, en la localidad de San Pedro de Alcántara, los que viajaron en el velero no fueron acusados de na-

da por las autoridades españolas. Su nombre volvió a sonar en diciembre de 2022, cuando la Policía española secuestró en Cádiz 56 kilogramos de éxtasis en polvo, una gran cantidad con la que podrían

fabricar 1.200.000 comprimidos. El éxtasis iba a viajar a Argentina dentro de un velero llamado Arhoa, que en realidad era el Thorben al que le habían cambiado el nombre y reformado. Según documentación, el barco había perte-necido a lleana Bolzán.

No termina ahi. Entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, el centro de Análisis de Operaciones Ma-ritimas en Materia del Narcotráfico dio un alerta y monitoreo los mo-vimientos de otro velero, el Sol Mayor, que primero fondeó en Cabo Verde-sobre la costa de África Occidental- y siguió por las Íslas Cana-rias antes de volver a la Argentina.

¿Qué le llamó la atención a la Po-licia? Ileana Bolzán, otra vez, estaba entre los tripulantes. En esa oportunidad no se secuestró droga. Pero las balas picaban cada vez más cerca. Finalmente dieron blanco el 4 de julio en una ruta narco que nadie esperaba, cruzando la cordillera, rumbo al Pacífico.

pressreader Possilizador zon +1 604 278 4604

### Una desaparición que conmueve al país

### Caso Loan: arranca una semana clave a nivel judicial

Hoy vence el secreto de sumario impuesto por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo. Los fiscales pidieron indagar a seis de los siete detenidos.

#### Ernesto Azarkevich misiones@clarin.com

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña (5) in gresa en una semana clave. Hoy a la medianoche vence el secreto de sumario que impuso la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. Además, en los próximos días deberán realizarse las indagatorias a primeros seis detenidos en el expediente

El fiscal federal de Gova, Mariano De Guzmán, y sus pares de la Procuraduría de Trata y Exploración de Personas (Protex), María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, se adelantaron y este sábado presentaron un dictamen en el que sostienen la figura de la sustracción y ocultamiento del chico y que hay evidencias para adjudicarle responsabilidades a cada uno de los siete acusados, hoy en cárceles federales de Resistencia, Salta y Ezeiza.

En el escrito reconocen que en los teléfonos no se hallaron indicios de una planificación y tampoco se pudo establecer que al-guna de las personas que asistieron al almuerzo en la casa de Catalina Peña (86), en el paraje El Algarrobal, supieran de la asistencia de Loan, que no frecuentaba la casa de su abuela. Eso hace supon que el nene no era objetivo de los

La jueza Pozzer Penzo deberá abrir la investigación a partir del primer minuto de hoy. Los abogados defensores tendrán acceso por primera vez al resultado de los peritajes, allanamientos y declaraciones que se sumaron des de el 26 de junio

Todavía no se dieron a conocer las fechas ni el orden en el que declararán los imputados.

Hasta el momento, cuatro de los seis detenidos ya les adelantaron a sus abogados que quieren responden las preguntas de la Justicia para intentar despegar-se de un caso que podría tenerlos en la cárcel entre cinco y 15 años.

El ex capitán de navio Carlos Pérez (62) y su esposa, la ex fun-cionaria municipal María Victoria Caillava (52): Daniel Oscar "Fierrito" Ramirez (49) y su pare ja, Mónica del Carmen Millapi (35), son los que hasta ahora estarían dispuestos a hablar.

Si bien en algún momento se nencionó la posibilidad de que las indagatorias las audiencias se harian finalmente via Zoom.

En su dictamen, los fiscales se ñalaron que "se ha acreditado que Loan ha sido sustraido y ocultado del ámbito de custodia de sus progenitores, que no se ha perdido y que, durante las primeras horas posteriores a su desaparición. e han generado indicios en este último sentido para evitar el descubrimiento de la verdad".

El jueves 13 de junio, Loan y su papá, José Peña (56) llegaron a la casa de la abuela Catalina cerca de las 11 junto a Macarena Peña (21) y su hermana de 14 años, que hicieron el trayecto a pie por un desperfecto en la moto. Ya estaba Laudelina Peña (45). Más tarde llegaron Camila Núñez (24) y su hija, luego Antonio Benítez (37) con su hijo. Más cerca del mediodía arribaron Ramírez y Millapi con su hija y dos sobrinos a bor do de un VW Voyage. Cerca de las 12 lo hicieron Pérez y Caillava en la Ford Ranger donde los perros hallarían luego indicios de Loan.

La reunión habría finalizado un antes de las 13.52, horario del último registro fotográfico del encuentro, que fue captado por Camila. Allí se observa a Laudelina, a Benitez, a Ramírez y a Millapi, junto con Loan y otros cinco niños, camino al naranjal ubicado

a unos 600 metros del lugar. La desaparición de Loan ocurrió cerca de las 14.30. A esa hora Benitez se comunicó durante nueve minutos y diez segundos con su esposa Laudelina. A los inestigadores les llama la atención lo prolongado del contacto.

Tras señalar que los siete imputados tuvieron diferentes gra dos de participación en el hecho, los fiscales señalaron que "esa sustracción y ocultamiento no excluye la existencia de **otros po**sibles delitos de los que el niño pudiera haber sido víctima en el lugar de los hechos".

La Justicia también detuvo al comisario de 9 de Julio, Walter Maciel (43), quien buscó desviar la atención e instalar la hinótesis de que Loan se perdió en una zona de montes y pastizales.

Clarín accedió a la causa, donde consta cómo empezó la investigación y los mensajes de una pareja detenida.

# Inédita foto del almuerzo en lo de la abuela y qué revela el expediente

### Nicolás Wiñazki

nwinazki@clarin.com

En el inicio de una semana clave en la causa que investiga qué pasó con Loan Danilo Peña (5), Clarín ac cedió a una foto inédita del almuer zo en la casa de la abuela del chico, Catalina Peña (86), donde aparece brindando con la pareja que ahora está presa por el caso: el marino re tirado Carlos Guido Pérez (62) y la ex funcionaria municipal Maria Victoria Caillava (52). Durante los 30 días de investigación se suma ron pruebas aún desconocidas pa ra la opinión pública.

Clarin pudo reconstruir parte de los secretos de la causa. El expe diente Loan está caratulado como "FCT 2157/24. Caso Número 134944/2024. Autos: Imputado: Be-nitez, Bernardino Antonio y Otros S/Averiguación de Delito".

Según consta allí, el hermano mayor de Loan, Mariano Peña (26), el 17 de junio declaró en la comisaría de 9 de Julio que el mismo jueves 13 de junio fue al campo a ayu dar en la búsqueda del nene. Con ese objetivo visitó una propiedad lindera: "lo de Chamorro". Alli, un vecino, Rodríguez, le aseguró: "Laudelina me dijo que a tu hermano lo vendió tu mamá", aseguró Maria-

no Peña. Consta en actas. El hermano de Loan pidió que se tuviera en cuenta que él consideraba esa versión como una "mentira total". E insistió que sospechaba de su tia Laudelina, y también de su prima Camila Núñez (hija de ésta última), debido a que "las dos estaban con Loan cuando dicen que se perdió". En ese momento la investigación la lideraba el comisario Walter Maciel (43), hoy preso por "encubrimiento"

Los botines. De acuerdo con las pe ricias de los teléfonos, la Justicia determinó que Macarena Peña (21), hija de Laudelina y prima de Loan, le escribió un mensaje de WhatsAppa su madre el viernes 17, en el que le informó que había encontrado el botin derecho que te nia su primo cuando "se perdió". Ese chat fue recibido y leido por Laudelina, pero ella **lo borró**. La Po-licía Federal lo recuperó. Los investigadores encontraron el segundo



La imagen. Brindan Catalina Peña con Pérez y Caillava, ahora presos

botín de Loan. Macarena Peña, igual que su mamá, omitió hablar de este punto al declarar.

La comunicación entre la hija v la madre existió y ese chat incluyó una foto de un calzado muy similar a los botines que tenía Loan durante el almuerzo en casa de su abuela. No es el mismo botín que de acuerdo con la Justicia, su tia Laudelina "plantó" en un lodazal, delito que ella habría confesado.

El botín fotografiado era el de un pie izquierdo. **Nunca se peritó** ni se lo encontró de modo oficial.

Las contradicciones de Caillava y Pérez. Maria Victoria Caillava, la ex funcionaria municipal presa como posible coautora de la sustracción de Loan, tuvo un ataque de nervios la noche en la que ella denunció el extravio del niño. Ella y su marido ocultaron a la Justicia ese dato.

En su exposición ante los prime-ros fiscales de la causa, la funcionaria y el marino aseguraron que confirmada la desaparición de Loan, volvieron desde su casa al campo de la abuela Catalina para sumarse a la búsqueda. Luego se comprobó a las 22 la pareja se retiró para ir al hospital de 9 de Julio.

Caillava, según el libro de actas del hospital, tenía un ataque de tos. La Justicia confirmó que a las 23.05 le inyectaron a Caillava un calmante por vía endovenosa, ya que sufría una crisis nerviosa

La pareja viajó en su Ford Ka a Chaco el día siguiente al de la desa-parición del chico. Las pericias con perros entrenados determinaron

que Loan o ropa de él pudieron haber estado dentro de ese vehículo La pareja ocultó que **Pérez volvió** solo a viajar a Resistencia el 18 de junio. Se desconocía que ambos realizaron otro viaje en ese Ford Ka. Fueron a Goya el 20 de junio, un día antes de ser detenidos,

El ex marino Pérez tomó extrafias "precauciones" en varios men sajes de audio de WhatsApp a Maciel. Pérez le pidió al comisario una custodia para su casa y "permiso" para dejar frente a la comisaría a su camioneta Ford Ranger blanca. El ex marino quería evitar que "me planten pruebas" sobre Loan, a pe-sar de que él afirmaba que estaba perdido. El comisario aceptó todo. Luego, Pérez le mandó un mensaje a su esposa; "Alistate, nos vamos ya para Goya". El viaje está comproba do por la Justicia. ¿Qué hicieron alli? Secreto de sumario.

Los mensajes de la ex funcionaria. Caillava, antes de caer presa, le ase-guró a TN que estaba convencida de que le "plantarían pruebas" para comprometerla. "Me pasa por ser informante de la Policía en casos de narcotráfico", explicó luego. Entre sus chats, se detectaron men sajes escritos y de voz que ella intercambió con un oficial de la po-licía que trabaja en una provincia que no es Corrientes, y que le pide información sobre un objetivo que, según le contó, estaba bajo inve tigación en un caso de delitos fede rales, Según constató Clarín, había un nexo "reservado" entre ella y el agente que pidió información.

CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 Sociedad

# Congreso y Caballito, las zonas más afectadas por las pintadas

En lo que va del año se registraron más de 4.000 en fachadas. Muchas ya fueron reparadas. Cómo tienen que hacer los vecinos para denunciar.

El vandalismo se manifiesta de diferentes formas en la Ciudad. Y una de ellas es el daño y las pintadas que reciben las fachadas y los frentes de edificios privados, públicos y comercios. También hay barrios que lo sufren más que otros. Por lo general, esto tiene relación con manifestaciones y marchas. Por eso, en lo que va del año el Gobierno porteño ya recuperó 4.244 frentes afectados. Del total, 3.780 incluyeron la reparación de las fachadas con pintura, mientras que la limpieza en las edificaciones restantes se ejecutó a través de hidrolavado

¿Cuáles son los barrios que más lo sufren? La zona de Congreso es un clásico. Epicentro de marchas, sobre todo cuando se tratan pro-yectos clave, como la ley Bases este año, o anteriores, el palacio legislativo está estrictamente en Balvanera, pero en sus alrededores confluyen los barrios de San Nicolás y Monserrat. Los que sufren son lo-cales y fachadas de la avenida de Mayo, pero también sobre la ave-nida Rivadavia y en calles laterales, como Bartolomé Mitre, Perón, Rodriguez Peña o Montevideo.

Más allá de los frentes, solo con los destrozos ocurridos en el Conereso durante la última sesión de la Ley Bases el 12 de junio, el Gobierno de la Ciudad gastó 278 millones de pesos en reparaciones Fueron los gastos informados por el Ejecutivo porteño en concepto de reparación de roturas en veredas, cordones, contenedores, ta chos de basura, luminarias, bicicletas, bancos de plazas y grafitis.

Un relevamiento del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urba-



Vandalismo. Epicentro de marchas, los barrios de San Nicolás y Monserrat reciben el mayor impacto

na de la Ciudad había determinado que el operativo de limpieza y la reposición de los materiales vandalizados costó \$92 millones. En tanto que la reparación y recuperación estimada de la Plaza y la 20na de influencia, tuvo un valor de \$186 millones.

"Enseguida que ocurrieron los incidentes desplegamos a nuestros equipos para recuperar verechadas y mobiliario afectado con el fin de devolver la normalidad a la ciudad y que los inmuebles recuperaran su aspecto lo an-tes posible", precisó César Torres, secretario de Gobierno y Vinculo

Las tareas se concentraron principalmente en las calles adyacentes al Congreso, donde se registra-ron los mayores destrozos. Los datos registrados por la Ciudad en colaboración con la Comuna l'arroja ron que los incidentes alcanzaron a varias decenas de establecimientos v edificios. Los distintos tipos

mente pintadas y graffitis, ataques al mobiliario con daños a vidrieras, carteles y haldosas.

Según la información oficial, el operativo contó con un relevamiento puerta a puerta y contacto con los frentistas. Por ejemplo, entre los comercios afectados se de tacó uno de pago rápido sobre Bartolomé Mitre. Diego, el encargado de este local, subravó el trabajo del Gobierno porteño. "Es un costo alto que se nos hace dificil de asumir", dijo, y agregó en referencia a la fachada del local: "En nuestro ca so, como la calle se mete, en cada marcha esto se convierte en un ba-ño público y es un desastre, por eso esta chapa está toda oxidada. Y en esta pared siempre aparecen nuevas pintadas".

Después de las marchas siempre aparece todo sucio, con pape-les y pintadas. Cuando está así, no abro mi local", señaló otra comer

Más allá del Congreso, también se vieron afectadas fachadas en otros barrios porteños. Siguen, co-mo "victimas de actos de vandalismo, Caballito, donde hubo 502 ca-sos, Belgrano, Núñez y Colegiales, con 336; Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita, con 329; y los barrios cén-tricos de Retiro, Constitución, San Telmoy Puerto Madero, con 298 in-

Para estos casos. "los vecinos pueden solicitar la limpieza de sus frentes de manera sencilla, a través de la web de la Ciudad", dicen desde el Gobierno porteño, y aseguran que "el aviso o reporte inmediato contribuye a dar un mayor dinamismo al trabajo y permite llegar con una solución".

"Reafirmamos nuestro compromiso con los vecinos y comercian-tes afectados por este tipo de actos que degradan nuestra Ciudad, Les brindamos este servicio que pone en valor los frentes de sus inmue bles que han sido vandalizados. Nuestro objetivo es lograr un entorno urbano más limpio y seguro para todos", dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que había afir mado que los costos de los arreglos se les imputarán a quienes ocasio naron los disturbios y fueron de

Las obras de recuperación son coordinadas por los equipos de tra bajo de la Dirección General de Competencias Comunales y Talle res de la Ciudad, junto con las comunas. Según explican, consisten en la limpieza mediante hidrolavadora de veredas y fachadas, así como en la eliminación de pintadas en muros, puertas, vidrieras y otros elementos que forman parte del mobiliario urbano.

### Termina la ola polar en la Ciudad, pero sigue el alerta por frío extremo en 16 provincias

La ola polar en la Argentina no pasa y el fenómeno meteorológico que comenzó en la Patagonia ahora se extiende hacia la región centro nor te del pais. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una serie de alertas de distintos niveles para 16 provincias. En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, en tanto, el clima siguió frío ayer, pero a partir de hoy, lunes, las máumentarán y traerán alivio.

Lo cierto es que por estas horas. el clima gélido se mudó hacia el norte. Allí, el SMN advirtió con alerta roja por frio extremo a Entre Ríos, La Rioja, gran parte de Santa Fe, Mendoza y San Juan. Con ese color hay incluidas además varias localidades de Santiago del Estero, y en menor medida San Luis, Côrdoba, Formosa y Corrientes. En naranja, están Catamarca y

Tucumán. En menor cantidad de

localidades están también San Luis, Chaco, Santiago del Estero, y Entre Rios.

Por último, el SMN pintó de amarillo la mayor parte de Córdoba, Catamarca, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, San Luis, y alguna localidades de Misiones. Si, la corriente fría se apoderó de la región

entro norte de Argentina. En la Ciudad y el Conurbano bonaerense, el frío siguió ayer. Hubo sol, pero el clima continuó frio. El viento comenzó siendo del Sur, pe ro paulatinamente fue rotando hacia el sector Este y la nubosidad aumentó un poco hacia la noche.

La jornada arrancó muy fría, con una molesta neblina a primera hora muchos porteños volvieron a encontrarse con el techo y el parabrisas de sus autos cubiertos por una capa de hielo, una postal que ya habian vivido durante la semar

En lo que al frío respecta en la zona del AMBA, habrá un respiro entre hoy y el jueves cuando los nive les térmicos aumentarán. Por lo menos, las máximas. Se espera a partir del inicio de semana tempe

### A partir de hoy, las máximas aumentarán y traerán alivio.

raturas por encima de los 15°, aunque el pico se daria el jueves con una minima de 10 y una máxima de 19 grados. Sin embargo, el vier-nes volvería el frío con máximas entre 11 y los 12°C. ■

pressreader Presslander.com +1 604 278 4604





ilano ramico sociala malbusti con il com-



# TRANSMITE EN VIVO

DESDE EL JUEVES 18 AL DOMINGO 28

DE JULIO A PARTIR DE LAS 13hs

HASTA LAS 21hs.

SÁBADO Y DOMINGO DESDE LAS 10am

#### LUNES A VIERNES:

ENCENDIDOS EN LA TARDE (13HS A 16HS) - MARIA ISABEL SANCHEZ DIEGO A LA TARDE (16HS A 19HS) - DIEGO LEUCO VOLVIENDO A CASA (19HS A 21HS) - TATO YOUNG

### SÁBADOS:

PENSÁNDOLO BIEN (10HS A 13HS) - JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
POLINO AUTÉNTICO (13HS A 14HS) - MARCELO POLINO
LA PREVIA (14HS A 18HS) - CABRIEL ANELLO
NI SE TE OCURRA CONTARLO (18HS A 21HS) - MARCELA LABARCA

### DOMINGOS:

LE DOY MI PALABRA (10HS A 13HS) - ALFREDO LEUCO
VIVAMOS LA VIDA (13HS A 16HS) - JUAN CARLOS DEL MISSIER
LA PREVIA (16HS A 18HS) - GABRIEL ANELLO
NI SE TE OCURRA CONTARLO (18HS A 21HS) - MARCELA LABARCA





@radiomitre

36 Sociedad CLARIN - LUNES 16 DE JULIO DE 2024

# Se hundió una lancha en Mar del Plata y hay dos desaparecidos

Ocurrió el sábado a la noche, a 50 kilómetros de la costa. Un tercer tripulante fue rescatado y dijo que los otros dos cayeron al agua sin chalecos salvavidas.

Una lancha deportiva se hundió en Mar del Piata este sábado por la noche y uno de sus tripulantes pudo ser rescatado por Prefectura. Otras dos personas que estaban a bordo están desaparecidas. Según el testimonio del evacuado, cayeron al agua sin chaleco salvavidas.

A través de un comunicado, Personal Naval informó que **aeroeva**cuó en la madrugada de ayer a un tripulante de un yate a motor que se hundió a unos 55 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

Anoche continuaba la búsqueda de otros dos hombres que estaban a bordo y que cayeron al agua.

"En horas de la noche de este sábado, la embarcación Proa al Sol II emitió un pedido de asistencia y desde la Fuerza se realizaron reiterados llamados al barco, sin lograr entablar comunicación", explicaron desde la fuerza federal. En simultáneo, el Centro Coordinador Marítimo de Búsqueda y Salvamento Mar del Plata detectó una señal de alarma de la misma embarcación deportiva a unos 55 kilómetros del puerto local.

En ese momento se organizó un operativo en el que, en primera instancia, se le ordenó a dos buques que se encontraban en la zona que se dirijan al lugar de la emergencia para colaborar con la búsqueda. Prefectura, en tanto, envió un guardacostas y un helicóptero.

Ya de madrugada, según el informe oficial, un buque que se encontraba en la zona divisó semihundida de popa a la embarcación buscada y se observó a una persona sujeta a la proa. Quisieron asistirla, pero el oleaje no les permitió utilizar un bote salvavidas.

Por ese motivo, el helicóptero de Prefectura se ocupó de aeroeva-



Dramático. El rescate de uno de los tripulantes se hizo desde el aire.

cuar al tripulante, con la ayuda de un nadador de rescate. La persona evacuada estaba en estado de shock e hipotermia. En un breve testimonio, llegó a contar que otras dos personas había caído al agua, sin chaleco salvavidas, y les había perdido el rastro. Según informó Canal 8 de Mar del Plata, la persona rescatadase llama Nicolás Bazán, de 40 años.

Desde la Fuerza se coordinó con el SAME para que una ambulancia esperara en el aeropuerto de Mar del Plata al tripulante rescatado que, tras el aterrizaje del helicóptero, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Oscar E. Alende". Anoche, en tanto, Prefectura continuaba la búsqueda de los otros dos tripulantes con el guardacostas Buenos Aires, la colaboración del pesquero Margot y un avión.

En cuanto a la aeroevacuación, desde la fuerza informaron que no es habitual que se desarrolle en horario nocturno. "Las excelentes condiciones meteorológicas del momento permitieron al comandante de la aeronave evaluar la situación como probable y sumada a la urgencia del caso, decidir realizar con éxito este complejo procedimiento", explicaron.

La Armada Argentina, por su parte, envió un buque patrullero oceánico y una aeronave. ■



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |

**0 6 8** 



BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL OL/09/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PULIS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: MUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, BENEFICIOS Y PERSENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO, LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, N OLIZIMALABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SARA MAS INFORMACION SODRE LOCALIDADES HABILITADAS PRARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TERRIMIOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM ARREGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.999.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

pressreader Presilizades com +1 604 275 4604



eiandro y Sebastián Bernardez junto al italiano Fabio Acampora (en el centro).



37

LEI Porteño se encuentran en Via dell'Umiltà.



Cortes servidos en El Porteño Gourmet

Sebastián y Alejandro Bernardez impusieron su marca El Porteño. Ya tienen ocho locales en la península y planean continuar con su expansión.

# Dos hermanos argentinos y su imperio gastronómico en Italia

Julio Algañaraz

jalganaraz@clarin.com

¿Cuál es el milagro que pueden acometer dos hermanos argentinos, amantes del polo y residentes en Milán, que se ocupan de abrir boliches sofisticados en Italia? Pues crear espacios llenos de arquitectura nostálgica de nuestro país, con materiales y objetos traidos desde Buenos Aires para justificar una autenticidad con un buen toque de creatividad, desde aquellas viejas, grandes heladeras, a los pisos y el resto, que se exhiben en los ocho locales del Porteño en Milán. Roma v. el último en una de las capitales del turismo de super elite, en Porto Cervo, en Cerdeña.

El Porteño Prohibido nació en Milán y alberga también la Casa del Tango y sus espectáculos de baile v música en una atmósfera típica porteña. Para gestionarlo, los argentinos hermanos Sebastián y Alejandro Bernardez crearon la Do rrego Company con su socio italiano, Fabio Acampora. Al Porteño Prohibido se le añaden el Porteño Gourmet, el Porteño Arena y el Porteño Dársena.

El éxito se traduce en un balance floreciente, con más de 300 empleados, que añade a la aventura roValle y El Porteño Gourmet, en el corazón del centro. En el sexto piso de Via de la Umilta 36 descubren la vista formidable al Palacio del Ouirinale y al monumental Altar de la Patria, acaban de inaugurar La Terraza, pensando en una clientela internacional y cosmopolita conectada con El Porteño Gourmet.

Alejandro contó sonriente que en Porto Cervo, la perla de la Costa Esmeralda, "El Porteño va al mare" con el primer restaurante estacional del grupo. "Hemos creido siem-pre en ella", explicó. Porto Cervo, centro del más sofisticado turismo internacional, con la presencia de las grandes inversiones del principe Karim Aga Khan, está recibiendo inversiones multimillonarias de grupos internacionales.

El triunfo de los hasta hoy ocho restaurantes El Porteño los obligó a ampliar el panorama. Un desafio para los hermanos Bernardez y su socio italiano es afrontar, por ejemplo, la producción propia de alimentos para garantizar la calidad de los productos, gracias a las dimensiones de los consumos que

El menú de El Porteño Porto Cervo lo ideó el chef ejecutivo Matteo Torreta, "talento de la cocina italiana, que desde el año pasado tiene en sus manos el timón del Porteño Gourmet de Milán. La base es elevar en lo posible las carnes del asado y su calidad realzada con la lenta cocción sobre las brasas, que es irrenunciable", explicó Alejandro.

Pero también el éxito obliga a "renovar el control de todo, en espe cial de los más de 200 vinos que te nemos en las cantinas, encabezados por los Malbec, Cabernet y Merlot argentinos". En el sector be bidas, los Bernardez le dan atención especial a los tragos y Sebas-tián es un especialista en elaborar variedades de cocktails que son muy bien recibidos por la clientel.

En el Porteño Prohibido de Milán, el talento de Sebastián se cris talizó también en la creación del cocktail bar Flores Cócteles, muy concurrido. Por delante, para los hermanos hay un futuro de ampliación a nuevas aventuras "porteñas", como hacer crecer la experiencia de la Casa del Tango con una apertura en Roma. Y la multiplicación de la marca-madre El Porteño a otras partes de Italia como Turín, la ciudad italiana donde más

clasificados.clarin.com Nuevos avisos todos los días

pressreader Positionador com +1 604 276 4604

CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 Sociedad

## Eyaculación retardada, un problema sexual pasado por alto

Es cuando se tarda más de 30 minutos en eyacular. Afecta hasta al 3% de los hombres, según un nuevo estudio. Cuáles son las causas y cómo tratarlo.

#### Florencia Cunzolo

38

La evaculación retardada no siempre es percibida por quien la expe rimenta como un problema, por eso hay varones que no hacen una consulta médica hasta que sus pa-rejas los instan a buscar una \*solución\*. Y si bien no hay medicamentos específicos aprobados para esta disfunción sexual que, se estima afecta a entre el 1% y el 3% de los hombres, una investigación reco-piló por primera vez una serie de métodos usados en su abordaje

Esos recursos conforman un abanico diverso y suelen ajustarse a las múltiples causas que originan la eyaculación retardada, también conocida como eyaculación tardía, inhibida, retrasada, impotencia eyaculatoria o aneyaculación, ex plican investigadores de de la Universidad de Anglia Ruskin (ARU) en "Tratamientos para la eyaculación retardada: una revisión narra tiva" publicado en la revista Trends in Urology and Men's Health.

Los autores del trabajo analizaron 25 estudios realizados en 13 paises, con un total de 580 pacientes Las primeras investigaciones da-tan de mediados de los 70. En la última década aumentó la frecuencia de publicaciones sobre este tema, centradas principalmente en tratamientos farmacológicos, a diferencia de los producidos en años anteriores que hacían foco en estrategias no farmacológicas.

### Qué es la eyaculación retardada

Dentro del espectro de las disfun-ciones sexuales masculinas, la eyaculación retardada y la anevaculación son probablemente las menos comunes, menos estudiadas y menos comprendidas, aunque pueden tener un impacto importante en la satisfacción sexual, efecto que se potencia si hay un objetivo o deseo de tener hijos

Admite múltiples definiciones Fue descripta por primera vez como la dificultad persistente o la incapacidad para eyacular a pesar de la presencia de un deseo sexual ruado, erección y estimulación.



Angustia. El problema de la eyaculación retardada se potencia cuando el objetivo es tener hijos, shutterstock

Aunque no existe un consenso firme sobre un plazo razonable para alcanzar el orgasmo, algunos estudios consideran que los hombr con latencias superiores a 25-30 minutos tienen eyaculación tardía.

Pero no es solo una cuestión de tiempo o de frecuencia. Una definición más reciente de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría la concibe como una condición erizada por un retraso mar-

#### El hombre no siempre lo percibe como un trastorno.

cado en la frecuencia o ausencia de evaculación en el 75-100% de las ocasiones, que persiste durante al menos seis meses y causa angustia personal.

Un estudio reciente, no obstante, relativiza a la angustia como factor significativo, salvo en aquellos asos en los que se ve frustrado el deseo de concebir.

Consultada por Clarín, la psicóloga v sexóloga clínica Lucia Báez abona esa teoría. Dice que es poco común que los hombres consulten por eyaculación retardante, como ella prefiere llamarla, "Es raro que venga a consultar si no es por algo en especial, porque el varón se siente dichoso siendo retardante en eyaculación, que a veces puede producirse y a veces no", apunta.

Báez, que integra el staff del Centro Argentino de Urología (CAU) y es docente de Sexologia y Terapia Sexual de la Facultad de Medicina de la UBA, explica que dentro de la eyaculación retardante hay dos ca tegorias: "hav hombres que no pue en lograrla ni con evento mastur batorio y otros que si pueden de esa manera, pero no durante el coito"

"Es el típico varón que viene a consultar recién porque su mujer quiere quedar embarazada. Así, no ta que está teniendo sintomatologia. Es una conducta nociva pero no lo sabe, hasta que se da cuenta y se angustia", relata la presidenta de ASAR (Asociación Sexológica Argentina)

Según la profesional, se trata de una disfunción compleia de abordar, poco común que llegue al consultorio, porque muchos varones no la consideran un trastorno sexual: "hay una especie de enamoramiento con su propia masturbación y cuesta hacerlos relajar, y que entiendan cuáles serian los formatos que tendríamos que tener para

Las causas de la evaculación retardada pueden ser orgánicas (gene ralmente hay una causa neurológica, como una lesión del nervio

#### Cada vez se producen más investigaciones sobre esta disfunción.

del pene o una lesión incompleta de la médula espinal), psicológicas. o farmacológicas (por ejemplo, un efecto secundario de algún medicamento como antihipertensivos, antipsicóticos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina), precisan los autores.

Según Báez, los problemas orgánicos son los menos frecuentes. Y en el caso de que sea un efecto ad-verso de un remedio, el profesional que los prescribe debería infor-

mar al paciente que puede caus le cambios en la eyaculación. "Mu-

chas veces no lo advierten.\* Cuando el principal motivo es psicológico, "por lo general se tra-ta de varones que han tenido eventos masturbatorios importantes, que quizás pasaron años sin pareja, que de repente se enamoran, es tán tranquilos y se concentran en que la otra persona goce, siempre y cuando la erección le favorezca, porque la eyaculación retardante también puede estar asociada a una disfunción eréctil!

También menciona el caso de hombres que nunca usaron preser-vativo y adoptaron erróneamente como método anticonceptivo el eyacular afuera ("con el tiempo se les hace una conducta y les cuesta

#### Cómo se trata

El tratamiento es muy heterogé neo, por las diversas causas que pueden originarlo, admiten los investigadores de la ARU. Y conside ran que los profesionales deberían conocer el historial médico y sexual completo del paciente, hacer un examen fisico detallado y una evaluación de la visión de la pareja sobre el trastorno, las disfunciones sexuales de la pareja y la satisfac-ción general con la relación sexual

Hasta el momento, ninguna encia regulatoria (incluidas la FDA de Estados Unidos, ni la EMA de Europa) ha aprobado un medi

camento específico para tratarla.

"La evidencia es positiva para la mayoría de los tratamientos, incluidos la psicoterapia, la estimulación vibratoria del pene o los fármacos', sugieren los autores de la revisión.

Cuando se trata de un efecto aderso de algunos remedios, modificar su prescripción -en caso de que sea posible- puede ser una opción para algunos pacientes.

\*La mayoría de las investigacio nes se han basado en estudios de casos individuales o estudios de cohorte que no fueron aleatorios, riegos o controlados con placebo (N. de la E.: el estándar de oro de la investigación clínica). La excepción es una crema que contiene capsai-cina y vanilloide, que, en un ensayo clinico aleatorizado bien diseñado, ha demostrado una mejora estadís ticamente significativa en comparación con el placebo\*, afirmaron.

No obstante, concluveron que "se cesitan más estudios para confirmar los hallazgos v/o encontrar otras opciones terapéuticas", sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una disfunción que alcanza hasta al 3% de los hombres, por lo que potencialmente afecta la calidad de vida de decenas de millones de personas en todo el mundo.

AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR () (8 (0)



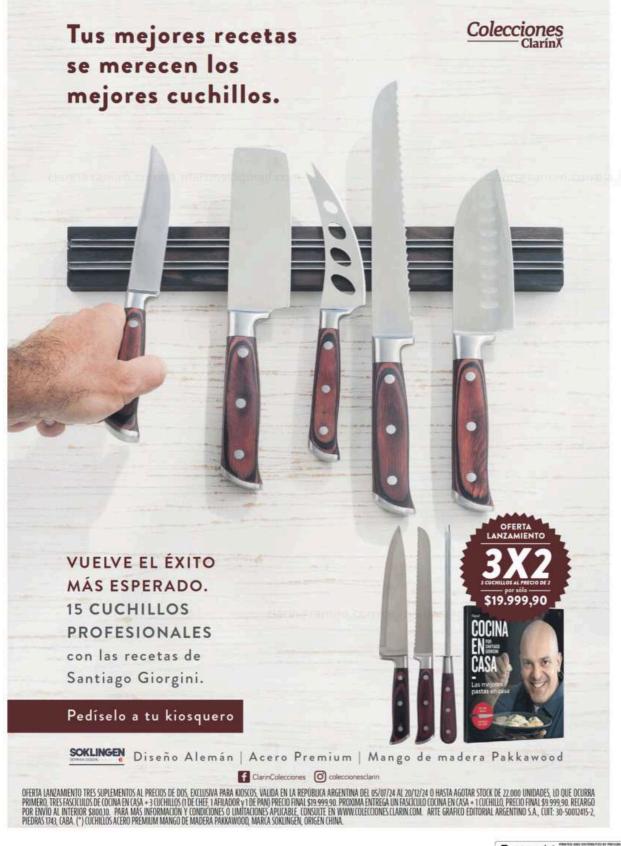

CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 Sociedad

Asociada a la alimentación saludable, su consumo no para de crecer. Hay fanáticos del fruto, que hasta se lo tatúan como un nuevo símbolo de unión.

## El boom de la palta: cómo y por qué se convirtió en un fenómeno cultural

Nuestros abuelos nunca nos hablaron de este fruto, y tampoco tene mos recuerdos de la infancia co-miéndolo. Sin embargo, hoy nos encontramos comparando el precio de la palta en el supermercado con el del puestero de la calle o pe-dimos un avocado toast en ese bar que por 20 años solo ofrecía café con leche y medialunas. Incluso hay quienes han considerado ta-tuarse una mitad de palta con su mejor amiga. ¿Qué nos pasa con la

Este fruto, originario de América, tiene más de 10 mil años de existencia. Acá, lo conocemos como palta, pero en otras regiones lo llaman aguacate. Tiene muchas va riedades, pero la que más conoce mos es la palta Hass, esa con piel oscura y arrugada. No importa su versión, este fruto cobró popularidad en los últimos años. Lo vemos en platos, cajones y góndolas, pero también en medias, tatuajes e incluso en tapas de discos. De hecho, existen restaurantes y bares con platos que contienen exclusiva mente este ingrediente. El mundo de la palta parece no tener límites.

La introducción de la palta en Argentina no tiene una fecha exacta. pero se estima que llegó a Tucu mán en 1911, según datos de la Di-rección Nacional de Mercados de la Nación. A nivel nacional, des pués de la banana, la palta se posiciona como la fruta tropical de mayor importancia del país. Su pro ducción se concentra en zonas de valles templados y húmedos, co mo los de Tucumán, Salta v Jujuv

Hace unos 30 años, el cultivo co mercial de la palta en Argentina era prácticamente inexistente. Sin em-bargo, a mediados de los 80, la empresa tucumana Guayal fue la primera que decidió apostar por su producción a escala comercial. Con una fuerte campaña publicitaria. introdujo la variedad Hass, desta-cada por su calidad. Estas acciones impulsaron su presencia continua en las góndolas de los supermercados argentinos

En este sentido, Mariano Winograd, agrónomo especializado en fruticultura y horticultura, destaca que la popularidad de la palta va más allá de su valor alimenticio y se ha convertido en un fenómeno cultural. "Se trata de un cambio de hábito y de época. La palta se ha integrado en el sushi, el guacamole y la french toast\*, explica. Actualmente, este fruto es un imán para los consumidores en los mercados.



"Avocado toast". La tostada de palta y huevo; una comida que se puso de moda en los bares porteños



En la piel. Una tendencia que muestra el cariño de la gente por el fruto.

"Donde hay palta, hay gente", afirma el ingeniero

En Argentina, Tucumán es la provincia líder en producción de palta. Según datos de la Dirección de Estadisticas de la provincia, en 2018 se exportaron 380 toneladas, representando el 99% de la exportación nacional v valuadas en 836.316 dólares. En 2019, las expor taciones disminuveron un 5% en olumen, pero aumentaron un 20% en valor en comparación con 2018. Sin embargo, en 2020 y 2021, hubo una disminución significativa tanto en volumen (33% y 68%, respectivamente) como en valor (66% y 70%, respectivamente) respecto de los años anteriores.

Con una demanda interna en al-

za, para garantizar la disponibilidad durante todo el año se comen zó a importar paltas de otros paíes latinoamericanos, dado que la producción nacional se concentra

en otoño e invierno. Entre 2018 y 2021, la importación de palta en Argentina creció a una tasa promedio anual del 18%. La mayor procedencia de los carga-mentos viene de Chile, seguido por Brasil y Perú en menor medida.

### Paita hasta en la piel

Reemplazamos la media naranja por la media palta. Es sinónimo de cariño en estos tiempos", nos cuenta Sofía Primo, de la localidad cor-dobesa de Río Tercero. Ella, junto a su pareja, se tatuaron medio fruto

cada uno: ella con v él sin la semilla Somos vegetarianos los dos y es un alimento que nos gusta, es sensual. Es un alimento que puede unir. Las dos mitades de algo que se puede convertir en un todo", expresa y agrega: "Como antes, que se ta-tuaban un corazón o esas cadenitas que se compartian con amigas con un corazón, bueno esto representaría lo mismo"

Los fanáticos de la palta también tienen su lugar en locales de comidas especializadas. Un ejemplo es The Avocado Company, un restaurante ubicado en el barrio de Paler mo, que ofrece un menú dedicado a platos y bebidas a base de palta Su encargado, Juan Manuel Mon-fort, comenta: "Para todas nuestras recetas utilizamos únicamente la palta Hass brasileña, que cuenta con diferentes tamaños y de mayor tiempo de presencia en el mercado, alcanzando un total de diez meses seguidos, lo que nos permite te-ner continuidad en nuestros platos". Y agrega: "Además, es de mavor calidad por su contenido graso bajo porcentaje de agua. Su consistencia nos facilita la manipulación para la presentación de los platos, y su pulpa, como todos conocen, es muy cremosa".

Un alimento tan versátil, que se uede consumir en formato dulce salado, con cítricos, en tragos o al natural, también debe tener un pú-blico con esa característica. "Nosotros creemos que la palta tiene un atractivo único. Un imán que se vuelve casi imposible de segmentar, sea por edad, género o clase so-cial". Monfort destacó a su producto estrella: el famoso avocado toast. Contamos con más de diez opciones diferentes, pero únicas. Y nuestro plato más exótico es el risotto de paltas, edamames y menta fres-ca, o bien los ñoquis de palta con manteca quemada, ricota fresca y almendras tostadas" detalló.

La palta no sólo se encuentra en platos y tatuajes, sino también en una amplia variedad de accesorios. El merchandising incluye medias, pijamas, aros, llaveros, vasos y ta-zas, entre otros. Este fenómeno confirma el estatus de la palta como un icono cultural y un elemento destacado de la industria pop

#### Cómo integraria a la dieta diaria

Como todo alimento, la palta debe formar parte de una dieta integral y equilibrada. Aunque puede ser sus tituida por otros frutos con propie-dades similares, se destaca por su alto contenido en grasas saluda-bles. Su contenido de agua es comparable al de otras frutas, pero tiene un porcentaje significativamente menor de azúcares. Lo que realmente la diferencia es su contenido de grasas saludables, que alcanza el 12%, en contraste con el 0% o 0.5% de otras frutas.

"Se trata de un alimento muy versátil que puede ser utilizado en una variedad de comidas, desde desa vunos hasta cenas. Personalmente, prefiero que mis pacientes la elijan para untar en sus meriendas en lugar de otros alimentos ultra proce sados como quesos o mermeladas. La palta aporta grasas insaturadas que son fundamentales para nues-tro cuerpo", afirma la licenciada en nutrición Avelén Lescano.

Este fruto posee un alto contenido en vitaminas Ey C, de gran efecto antioxidante, y también es fuen te de vitaminas del grupo B. "La pal-ta es rica en grasas insaturadas, que son beneficiosas para la salud cardiovascular. También contiene propiedades antiinflamatorias, una variedad de vitaminas y minerales enciales, como el potasio y el ácido fólico. Sin embargo, es impor tante tener en cuenta que la palta es un alimento hipercalórico, por lo que se debe consumir con moración", advierte Lescano.

Moderación es la clave: una de las contras de la palta es su eleva do aporte calórico: unas 160 kilocalorías por 100 gramos (aproxima-damente media palta). Además, es baja en proteínas y en hidratos de carbono. "Por lo general, se recomienda **no consumir más de una** palta al día, pero esta cantidad pue de variar según las necesidades de cada persona. Es importante consumir la palta en cantidades ade cuadas para evitar excederse en ca-

lorías", aconseja Lescano. ■
Agustina Vidal, Juan Pablo Hidalgo, Matías Pantano y Pablo Galindo Ramos. Maestría Clarín / Universidad de San Andrés





#### Música

Tiago PZK

## El rapero que surgió de **Monte Grande** y hoy recorre el mundo

Acaba de lanzar su segundo álbum, "Gotti A", que lo ubica en la cima de la música urbana actual. Su origen humilde y el vuelco que dio su vida gracias a las canciones.

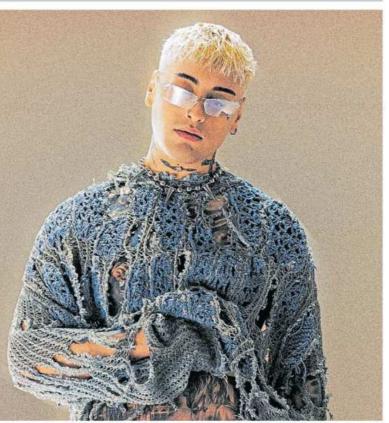

Crecimiento. Tiago Uriel Pacheco Lescano adoptó su alias a los 15 años, cuando ganó la "Batalla de los Maestros". Ahora, a punto de cumplir 23, gira por Europa y llena estadios



### Entrevista

Marcelo Fernández Bitar

esde que tenía 15 años, cuando ganó en 2015 la competencia de freestyle Batalla de los Maestros, Tiago Uriel Pacheco Lescano es más conocido por su nombre artistico Tiago PZK. Hoy está sin duda alguna en la cima de la música urbana actual y acaba de lanzar su segundo álbum Gotti A, que confirma su talento, madurez v crecimiento como artista.

Hoy tiene 23 años casi recién cumplidos, pero antes de los 20 ya tenia muchos hitos en su carrera, como haber autoeditado el hit Andamo en la cima, firmar con una importante productora y fichar con una discográfica multinacional, Rápidamente se convirtió en **el artista con más** número uno en el ranking Billboard Argentina Hot 100, gracias a los hits No me conocen (Remix), Además de mi (Remix), En-tre nosotros y Salimo de noche.

En esos primeros pasos logró mucha difusión con su canción Sola, donde relata los episodios de violencia de género que sufrió su mamá y que él presenció durante su infancia. Además, fue el prota-gonista de la película *Cato*, que retrató la escena del frestyle. Tiago creció en Monte Grande,

en el sur del conurbano bonae rense, y adoptó las siglas PZK por su grupo de amigos raperos: la Pa-teando Zonas Krew. **Durante la** pandemia compartió casa con Rusherking, FMK y Lit Kiliah. A partir de esa época grabó con e-llos y también con Maria Becerra, Emilia, Trueno, Taichu, Tini, Bhavi, Ysy A, Nicki Nicoley Ke Perso-

najes. Una vez retirado de la escena de las batallas de *freestyle*, comenzó a trabajar en su primer álbum, **Por**tales, que demostró su amplitud musical, capaz de pasar del trap al R&B. Hizo su primera gran gira por el interior del país y distintas ciudades del mundo, además de llenar dos Movistar Arena.

Su siguiente desafio fue dedicarse a armar un segundo disco, que acaba de salir bajo el nombre de un viejo apodo del barrio: Gotti A, su nombre al revés, como una suerte de alter ego al mejor estilo Slim Shady de su admirado Eminem, o el viejo Pink de Roger Waters.



#### Todos (las figuras de música urbana) cargamos con mucho peso, responsabilidad

"Con Portales-cuenta-fui reco pilando canciones y justamente el concepto era que no tenía concepto. Pero tenía ganas de armar un proyecto con un norte, como bajar en un pizarrón un montón de ideas, palabras y cosas mías. Por eso me tomé para este disco el tiempo de hacerlo".

Y agrega: "Podría estar en la ola todo el tiempo, sacando singles sin salir del ojo del del huracán, pero lo quería laburar bien, sin miedo a no sacar canciones durante medio año. Así fue, y gracias a Dios se fue acomodando todo. Hicimos más de 95 canciones para este proyecto, de las cuales elegimos solo 14 y todas tienen un porqué. No meti ningu-na para rellenar. Todas tienen una historia y algo que le da sentido al concepto de Gotti A'

Tiago habló con **Clarin** por Zoom desde España, para compartir los pormenores de su momento actual y del nuevo álbum, donde convocó a un verdadero dream team de la música urbana: Duki, Emilia, Trueno, Anitta, Nicki Nicole, además de la brasileña Anitta, el estadounidense Justin Quiles y el co-lombiano Manuel Turizo.

"Cada persona -dice- está bien ensada y no meti a nadie al voleo. Con los chicos de Argentina hay mucha más cercanía, porque compartimos muchisimo, desde charlas hasta situaciones juntos. Si están en el disco es porque me inspi-raron en algo. Y con los internacionales fue un honor también, porque me dan una mano y confian en mi artey en lo que hago. Siento que me den la derecha, el visto bueno y encima les gusten las canciones de verdad. Es una señal de que estov haciendo las cosas bien

#### -¿Cómo contactaste a los Inter nacionales?

-A la mayoría me la crucé en pre mios. Hasta el día de hoy nunca hice algo armado con las discográficas, sino que todo fue muy orgánico. Cuando hice Alegría, por ejem plo, al archivo lo llamé Anitta, casi proyectando que ocurriera el en-cuentro. Me pasó lo mismo con Manuel Turizo y Justin Quiles: guardé las canciones y les puse su nombre al lado, aunque ellos aún no sabían nada. Después pude plasmarloy fue increible.

#### -Cuando se Juntan con artistas amigos, ¿háblan de lo increible que ocurre con la música urbana?

-Sí, obvio. Acá en España estamos todos ahora, y nos juntamos seguido y tenemos charlas muy profundas donde nos vamos por las ramas, nos damos consejos y cada uno cuenta cómo se siente y cómo

pressreader President and delimental of review of the president president and president president and president president and president president

lo lleva. Está bueno poder escuchar la perspectiva de cada uno, porque todos cargamos con mucho peso, responsabilidad y presión social en la espalda, siendo tan chicos. Cada uno tiene un proceso diferente. Admiro a todos estos pibes que me inspiraron, y de pronto estoy comiendo con ellos en la misma me-sa y me halaga. A veces siento que solo entre nosotros entendemos todo lo que nos pasa.

-Solo les falta alquiler una casa juntos, como hicieron en la pandemia con Rusherking, Lit y FMK. ¡Si! Justamente estamos hablando de eso. Nos hemos juntado mucho en la casa de la Nicki.

#### -¿Ellos son tu cable a tierra?

Si. Yo además paro la pelota bas tante seguido y voy a lo de mis abuelos o me junto con mis amigos de Monte Grande. Me gusta volver a los mismos lugares de antes, ir a la plaza de siempre con amigos y charlar. Esos momentos son los que me conectan con la realidad y la sencillez de la vida. Al principio las luces de colores te encandilan, pero hoy encuentro la felicidad en la sonrisa de mi abuela.

### -¿Cómo ves a los que quedaron

en el camino y no llegaron alto? -Hay muchos que por ahí se han perdido porque es dificil. El cere-bro del humano no está diseñado para recibir tanta información y de repente venís de no tener nada y estás llenando un estadio o reco rriendo Europa. Las lucecitas de co lores en el mundo del artista es mucha plata, y quizás algunos encuentran que todo su vacío va hacia ahi. Lo mejor es ser autocrítico, v no solo en lo musical, sino en lo personal, en la vida. Y si te sobre pasa, está bueno aprender de eso Me pasó mil veces, pero entendí que la constancia es lo más importante. Tengo que ser agradecido con lo que me pasó, y subirme al escenario aunque no tenga ganas. El universo escucha y devuelve.

Una particularidad del camino hasta Gotti A es que Tiago y su pro ductor Tatool se embarcaron en asistir a diversos "campamentos musicales" por todo el mundo compartiendo experiencias con co legas de todo tipo.

Empecé a armar el disco-recuerda- hace un año y medio, cuan do va estaba finalizando la gira e hice varios campamentos m en lugares como Suecia, Madrid, Milán, Colombia, Miamí, Los Ángeles y Argentina. Fuimos recolec tando paisajes y me fui adaptándo me a culturas distintas. Fue un via je hermoso, que voy a recordar mi vida entera y donde lo di todo".

### -¿La dinámica de esos campa-mentos era juntarte con produc tores y con otros artistas?

 Eran productores y compositores Sali de Argentina y vi el mundo, que es enorme y tiene mucho talento escondido. Algunos no habla-ban español y otros si. Algunos la rompian con las melodías y otros eran muy buenos letristas. Creci mucho y era toda gente que mo hizo ver que me falta un montón. Del primer campamento que hi-cimos, que fue en Buenos Aires, al último, hubo una evolución in creible en la seguridad que manejo ahora dentro del estudio. Y las canciones que elegí tienen un factor en común: todas salieron rápido de inspiración pura, como ese momento mágico que siem-pre se habla de la inspiración. Después hicimos 80 y pico más de canciones que son increibles pero quedaron afuera porque no compartian ese factor.

En junio de 2022, Tiago utilizó us redes sociales para avisar que al dia siguiente iba a ir a Monte Grande para filmar un video: "Quiero a toda mi gente atenta. Mañana digo ubicación y hora pero esténse pillos para mañana" Al llegar, se encontró con una multitud inesperada, y le realizó una promesa a través de sus historias de Instagram: "Esto no se compra con nada. El amor y el orgullo de la gente no puedo creer



#### Es difícil: de repente venis de no tener nada v estás llenando un estadio o recorriendo Europa".

los. Superó por mucho las expectativas de sueño que tenía el wa-chin de Monte Grande. Pronto voy a dar un show gratis para toda mi gente. Los amo'

En marzo de 2023 cumplió; armó el festival Este party no ter-mina, con una entrada simbólica de 500 pesos (luego donó lo recau dado). Lo acompañaron Duki, Lit Killah, Rusherking y Bizarrap. Y en diciembre fue uno de los invitados en los River de Duki.

#### -¿Qué situación te impactó más: el show Inmenso en Monte Grande o subir al escenario del Monumental?

-Lo de Monte Grande me impactó más porque no me lo esperaba y era algo que quería hacer por mi gente. Era muy emblemático es tar en la plaza donde empecé a rapear, encima llevando a gente como Bizarrap y Duki. Fue como que se rompió la Matrix. Lo de River fue muy rápido y no sentí nin gún tipo de peso. Prácticamente lo vi como espectador, disfruté como loco y me parecia que Duki era una bestia. River es el lugar más increible que hay en Argentina. Sé que en algún momento voy a poder tocar en un escenario tan grande. Pongo todas las fichas y la energía a eso.■

#### Lírica

## Una puesta vibrante, expresiva y contemporánea de "Carmen"

La gran ópera de Bizet volvió al Colón en la versión con dirección escénica del español Calixto Bieito.

#### "Carmen"

....

Dirección de escena: Calixto Bielto. Repositor: Yves Lenoir. Direc-ción Musical: Kakhi Solomnishvill. Orquesta y Coro Estables del Tea-tro Colón, y Coro de Niños. Sala: Teatro Colón.

Laura Novoa Especial para Clarin

La ópera Carmen de George Bizet volvió al Teatro Colón después de once años, con la dirección escé nica de Calixto Bieito, en la reposi-ción de Yves Lenoir, y Kakhi Solomnishvili al frente de la Orques

Desde que el director español estrenó su *Carmen* en el festival Peralada en 1999 no paró de recorrer el mundo hasta convertirse en un eran éxito internacional que terminó haciendo época.

Después de 25 años, la puesta de Bieito llegó al país y hay que decir que lo único que envejeció es el escándalo y las polémicas alrededor de sus ideas innovadoras. Su puesta continúa vibrando y logra contar la historia de manera des carnada y potente. Bieito quitó diversas capas que atraviesan la obra y fue al hueso de la historia.

Carmen es la encarnación de muchas cuestiones problemáti-cas del siglo XIX sobre la raza y el género. En los últimos años, la perspectiva sobre el personaje viró de una *femme fatale* lasciva, que destruve a un soldado honrado decente, hacia otra interpretación que contempla a Carmen como una mujer injustamente ase sinada por un amante celoso. El gran atractivo del personaje es su ambivalencia clásica v arquetípica, y la interpretación de Bieito resulta válida

El director trasladó la acción de la Sevilla del siglo XIX a la España de los años 70 del siglo XX, entre el franquismo y la llegada de la democracia. En la ciudad de Ceuta, un lugar fronterizo donde asedian el contrabando y la marginalidad, hay legionarios y guardias civiles con altos niveles de testosterona apoyada por una gestualidad dis-

creta pero elocuente. La puesta se aleja completamente del costumbrismo que con



ta. Francesca Di Sauro se luce como Carmen

frecuencia se ve en Carmen. La producción se vale de mínimos elementos escénicos que juegan con lo simbólico y referencian a la virilidad y brutalidad: un mástil con la bandera española preside la escena en el primer y segundo acto, y una cabina telefónica: el toro de Osborne y los autos Merce des Benzantiguos dominan el tercer y cuarto acto.

El desafio de la continuidad de la representación está bien resuel to, con un dinamismo sin fisuras. La elaboración del espacio de representación dramática tiene resoluciones ingeniosas, como la re creación de la plaza de toros con la muchedumbre contenida sólo por una soga mirando a la platea convirtiendo al público en parte de la escena.

En el interludio, antes del terces acto, Bieito incorporó la danza de un bailarín desnudo, con una iluminación muy tenue a cargo de Alberto Rodriguez Vega, cuyo tra bajo en toda la obra aportó una dimensión expresiva fundamental en el concepto de la puesta. En particular, en la crudeza de la escenificación de Carmen apuñalada por Don José en el último acto.

En el despojado y abierto espa o escénico, las voces se escucharon bien v la extraordinaria música de Bizet circuló con gran fuerza expresiva.

La realización contó con una gran protagonista, Francesca Di Sauro. Desde la primera canción L'amour est un oiseau rebelle se impuso con su magnetismo y ha-bilidades vocales. Con una sensualidad sobria pero intensa, compuso una Carmen con presencia física, determinación y estilo. Su

voz de color homogéneo cubrió todos los aspectos del papel. Mar-cè Paloma acertó en vestir a Carmen sin rojos ni dorados, siempre de negro, aludiendo a la fatalidad y al destino.

Jaquelina Livieri como la inge nua Micaela fue la otra gran figura de la noche. Conmovió con su simpleza y expresividad, sus no-tables habilidades vocales se lucieron en su aria en el tercer acto v fue uno de los puntos culminantes de la velada.

El tenor Leonardo Caimi en el rol de Don José se escuchó más seguro en los momentos dramáticos que en los pasajes de mayor lirismo y sutileza, y su actu fue convincente. Simón Orfila como Escamillo aportó presencia es-cénica, aunque no fue del todo convincente en su rol. Se lució en su celebérrima aria.

El frente femenino con Laura Polverini (Frasquita) v Daniela Prado (Mercedes) fue muy sólido. Completaron con buenas actuaciones Felipe Carelli (Morales), Cristian De Marco (Zuñiga), Iván García (Lilas Pastia), Sebastián Klastornick (Dancaire) v Pablo Truchljak (Remendado).

Kakhi Solomnishvili dirigió la rquesta con seguridad, equilibriov cuidado en los detalles. Los coros Estable y de Niños, respecti-vamente preparados por Miguel Martinez y Helena Cánepa, tuvie ron un excelente actuación.

En el saludo final, sin la presen cia de Bieito, una parte del público manifestó su descontento con abucheos al repositor Yves Lenoir. Un abucheo aleccionador que nunca se escucha en las puestas rutinarias y ausente de ideas.

Spot

CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024

### Streaming

## Una serie para ir entrando en calor rumbo a los Juegos Olímpicos

Es un retrato documental de los grandes velocistas de la actualidad. Son seis episodios ágiles y adrenalínicos, aunque un poco superficiales y repetitivos.

00000

Documental. Protagonistas: Usain Bolt, Noah Lyles y Sha'Carri Richard-

Creador: Phil Turner Emisión: Netflix. Duración: seis episodios de 40 minutos.

### Diego Jemio

Especial para Clarin

"Nadie en este planeta logró correi tan rápido como nosotros. Cuando te posicionás en la línea de salida. sólo pensás una cosa: 'Acabaré con ellos", dice Noah Lyles al inicio de Sprint: Los humanos más veloces, la serie de Netflix sobre atletísmo El deportista que habla ganó siete medallas en el Campeonato Mundial de Atletismo del 2023.

La docuserie explora el detrás de escena de las competiciones preli-minares al mundial. Principalmente, hace foco en las dos pruebas más feroces de velocidad: los 100 y los 200 metros. Los episodios co-

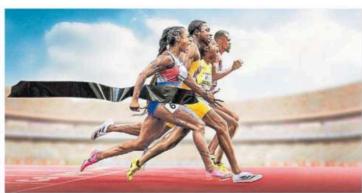

s. La serie cuenta con los testimonios de atletas de primer nivel, como Usain Bolt o Noah Lyles.

mienzan dos meses antes de la gran competición, que se realizó en agosto de 2023 en Budapest.

A lo largo de seis episodios, Lyles y otros atletas de élite cuentan cómo se preparan para esas carreras en las que, en general, no hay tiempo para compensar errores. También hablan sus entrenadores, sus familiares y algunas leyendas del deporte, como el mismisimo Usain Bolt. Y se pone el foco en la vieja ri-validad entre los Estados Unidos y

Jamaica, dos potencias en el tema. Al igual que otros documentales deportivos de Netflix, la factura técnica es prolija y elegante. Se ven imágenes preciosas de la explosión de los cuerpos con el tiro de inicio. de las zancadas, de los movimientos previos. La estructura de las entrevistas es clásica, con los personajes mirando a cámara o con breves declaraciones de los atletas en situación de entrenamiento.

Para quienes no son fanáticos de este deporte, la serie puede resul-tar repetitiva en su estructura. Quizá lo más curioso es que no tiene ánimo de acercar público más allá de los seguidores. Hay un axioma que se usa en algunos cursos de es critura, pero que bien sirve para es-ta ocasión. Dice: "Show, don't tell" ("No me lo cuentes, muéstramelo").

A lo largo de los episodios, los atletas y entrenadores dirán frases como: "Debés tener la mentalidad de un dios para creer que cada vez que corres una carrera, la ganarás". "Nuestra tarea es avudar a quitarles el estrés a los atletas". "No es suficiente con correr más rápido".

En ningún momento bucea en los cómo ni los porqués de esas afirmaciones. No intenta profundizar en el aspecto psicológico de los velocistas, en lo quirúrgico de sus técnicas o, por ejemplo, en cuestiones vinculadas a la nutrición. Se conforma con mostrar las carreras y las declaraciones en torno al éxito, el fracaso y el trabajo duro para lograrlo, cosas que po dria decir un golfista, un tenista o un nadador de alto rendimiento.

Los realizadores cometen el pecado que para un deportista sería imperdonable: no ser ambicioso. No intentan entender ni explicar las pruebas más fascinantes y conantes de ese deporte

En el estadio en Budapest, a la hora de presentar la competencia, un locutor dice en el episodio final: "No hay nada predecible en este de-porte fascinante". En el deporte quizá no. En la serie sí.

## La versión italiana de "Séptimo", aquel thriller con Darín

#### "Desaparecidos en la noche

Suspenso Italia 2024 Titulo original: Svanitti nella notte. 92, SAM 13. De: Renato De Maria. Con: Riccardo Scamarcio, Annabelle Wallis, Massimiliano Gallo. Disponible en: Netflix

#### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

Cuando uno se sienta a ver una pe lícula, un estreno, y empieza a pensar cómo se parece esto a otra pelicula que vi, puede ser por la falta de imaginación del guionista o por-que, directamente, se trata de una remake. Y es lo que sucede con este estreno de Netflix, que se basa en Séptimo, el thriller con Ricardo Dariny la madrileña Belén Rueda, que dirigió en Buenos Aires el español Patxi Amezcua.

El guion original lo había coes-crito Amezcua con el argentino Alejo Flah, que antes de convertirse en realizador había participado como libretista en varios episodios de Vientos de agua, la miniserie de Juan José Campanella. En **Séptimo**, Darín era un aboga-

do que pasaba a buscar a sus dos hijos por el departamento en el que ya no vivia, porque se estaba sepa-rando de su mujer. Los chicos tenian la manía de llegar hasta la planta baja corriendo por las escaleras, mientras Sebastián se tomaba el ascensor, a ver quién llegaba más rápido.



ntos. Pietro (Riccardo Scamarcio) con los chicos que desaparecerán.

Si vieron la película, recordarán que, al llegar a la planta baja, Darin no encontraba a sus hijos. Se habian esfumado.

En Desaparecidos en la noche, ahora Pietro (Riccardo Scamarcio) es el padre en trámite de divorcio. pero en vez de estar en Buenos Aires, está en Bari, Italia, Su mujer también es extranjera, ya que es es tadounidense (la interpreta la in-glesa Annabelle Wallis, de La Momia versión Tom Cruise, y Annabelle otra de terror).

Aqui los chicos no desaparecen del departamento de la madre, sino de la casona en las afueras que está refaccionando Pietro. Están él y sus hijos solos, los acuesta y se pone a ver un partido de fútbol, con la tele a alto volumen. Bebió, fumó un par de porros y cuando fue a ver cómo estaban sus hijos, ellos ya no estahan

le debe 250 mil euros a un presta-

mista, que se aparece en la cason justo, pero justo el mismo día de la desaparición de los chicos.

La madre regresa de donde se había marchado y juntos, en la caso-na, reciben un llamado. Los secuestradores les piden 150 mil euros, ci-fra que los padres no tienen, pero a Pietro lo convence su ex de pedirle dinero a un antiguo amigo, que está metido en negocios oscuros. Y accede al pedido, pero debe hacer un "trabajito": ir con su lancha a una isla, y volver con algo que ya se imaginan: droga.

Si vieron Séptimo, saben cómo termina. Y si no lo hicieron, poco a poco empezarán a dudar de todos.

Lo que tienen en común Sépti-mo y Desaparecidos en la noche, además de su duración, es que lo mejor transcurre en el primer tercio de la película. Es cuando las intrigas se instalan, la desesperación de Pietro por sus hijos aumenta, y salvo que se haya visto **Séptimo**uno no tiene la menor idea de lo que pueda llegar a suceder.

Desaparecidos en la noche desanda su propio camino y ya está entre las más vistas de la plataforma Al revés que su protagonista, no le debe nada a nadie.

pressreader Presslander.com +1 004 278 4004

#### Cultura

## Una muestra homenajea a las víctimas del atentado contra la AMIA

"Falta compartida", de 2019, ahora se puede ver gratis en el Museo Judío, cuando se cumplen 30 años del ataque.

#### **Maxi Kronenberg** Especial para Clarin

Una gigantesca piedra invita a los visitantes a ingresar a la sala princi-pal del Museo Judio. Otra piedra de emejantes proporciones custodia la puerta de entrada al lugar: conserva el mismo mármol negro que la primera, con trazos de letras en un amarillo despintado. Son es combros reales deló el atentado terrorista contra la sede de la AMIA, el más atroz que vivió la Argentina, ocurrido el lunes 18 de ju-lio de 1994 a las 9:53 de la mañana

en Pasteur 633. Dejó 85 victimas. En la religión judía, es tradición depositar una piedra sobre las tumbas para recordar a los seres queridos, aquellos que ya no están. También, como señal de que alguien ha pasado, una escena tan intima y sagrada que conecta una ge neración con otra. Esta piedra es fundamental para conocer su historia, su pasado y su presente.

Esas dos piedras constituyen el real significado de Falta compar-tida, una muestra colectiva que tuvo su origen en la galería Rolf Art en 2019, cuando se cumplieron 25 años del atentado contra la AMIA. Ahora se puede ver gratis en el Museo Judio – Templo Libertad (Li-bertad 769) e invita a la reflexión sobre lo ocurrido hace 30 años. Hasta ahora, nada ha cambiado.

La exposición convoca una se lección de destacados artistas latinoamericanos. Hay obras de Mar-celo Brodsky, Voluspa Jarpa (Chile), Oscar Muñoz (Colombia), Cristina Piffer, Santiago Porter, RES, Sil-Rivas, Graciela Sacco (1956-2017), Juan Travnik y Ezequiel Verona. La mayoría contiene imágenes, diversos soportes y objetos que portaban las víctimas del atentado contra la mutual judía.

"Estamos hablando de los obje tos que sobrevivieron a las personas que portaban en el día del aten-tado. De la misma manera, la piedra sobrevive al ataque", afirma Flo-rencia Braun, una de las curadoras iunto a Nicole Moisés

A 30 años del horror aún se man tiene firme el reclamo de Memo-ria, Verdad y Justicia sobre la causa AMIA, que ya lleva 146 mil fojas en



Tripticos. De Santiago Porter: fotos de familiares y objetos de victimas.



ros. Trozos con imágenes de derrumbe, por Ezequiel Verona

sus casi tres décadas de impunidad: acusaciones contra el grupo terrorista Hezbollah -autor intelectual y material del atentado- en complicidad con agentes locales, aún sin detenidos ni condenados. aunque hubo numerosos giros en esta oscura investigación que in-cluye a funcionarios, ministros y policías bajo sospechas, cambios de jueces y un fiscal muerto.

Por eso, Falta compartida funcio-na como reflejo de la posmemoria sobre los acontecimientos traumáticos que vivió la comunidad judía

y enluta a la sociedad argentina. "El título tiene muchas lecturas, puede interpretarse de varias ma-neras. Cuando lo hicimos hablábamos de que todos compartíamos esta situación de la falta, era el común en todos los artistas que hacían la exposición: cómo la pérdida de un ser querido o de otras personas es una pérdida que es compartida por todas las personas. Y 'Falta', porque también falta justicia. A todos nos duele", dice Braun.

"Pasaron 30 años pero aún no hemos superado ni el dolor ni la tragedia ni nos decimos la verdad. se hace muy dificil sostener la memoria, y casi no creemos que habrá justicia. Pero, a través del arte, tenemos una verdad para narrar, una memoria para hacer y una jus ticia para seguir reclamando", agre-gó el rabino emérito Sergio Bergman en la inauguración.

Los escombros de la AMIA en el Museo Judio son una clara muestra de que aún hay vida pese al in-menso dolor. Tras el atentado, y luego de haber rescatado a las víctimas y heridos, alrededor de 300 caes cargaron los restos del edificio de la mutual judia para ser utilizados como relleno en la ribera del Río de la Plata, donde hoy se en-

cuentra el Parque de la Memoria. Marcelo Brodsky fue el impulsor de este lugar en la Costanera. En uno de los registros fotográficos que hizo para explorar la zona, descubrió que las aguas devolvieron parte de los escombros de la AMIA en el río. La naturaleza los recupe ró para reconstruir la memoria sobre este cruel atentado.

Primero, él los rescató. Luego capturó una imagen del frente de la antigua sede en un archivo y reescribió sobre la imagen lo sucedido: "Este trozo de la fachada de la AMIA lo encontré tirado junto al Río de la Plata". Su obra fotográfica está presente en esta exhibición

También se destaca el trabajo del artista visual Santiago Porter: en una de las paredes se observan 20 trípticos sobre 20 casos. Seis años después del atentado, se contactó con familiares de las víctimas de la AMIA para recordarlas a través de objetos que poseían sus seres que ridos al momento del atentado.

Está el retrato de los familiares y, al lado, la imagen del obieto que te nian las victimas, como el perfu-me que conservaba Esther Raquel Klin en la terrorifica mañana de 18 de julio de 1994.

Luego viene la leyenda: "Alicia y Judith son la hermana y la hija de Esther Raquel Klin. Esther tenía 49 años y era ama de casa. Se encontraba esperando en la bolsa de tra-bajo que funcionaba en la AMIA Era su perfume y lo llevaba puesto ese día", escribió Porter en su obra.

Su trabajo tiene un sensible vin-culo afectivo con la AMIA ya que, de pequeño, su abuelo lo llevaba a la mutual judia para realizar trámites. Más adelante, solía visitar el ar-chivo del IWO (contiene material que enlaza la historia de los judios en Argentina) para reconstruir la historia de su familia, provenien-te de Yekaterinoslav, un pueblo cercano a Kiev (Ucrania) que antes formaba parte del Imperio Ruso.

"Buscaba unos textos de mi tio abuelo escritor que con el tiempo cambió su nombre: con su seudó-nimo se hizo medianamente célebre: César Tiempo. Originalmente se llamaba Israel Zeitlin Porter", reuerda el artista.

En 1994, Porter trabajaba como reportero gráfico en Clarín. En la mañana del 18 de julio tenía que ir a cubrir una nota a Martínez. Iba en camino, cuando por Plaza Italia, sintió una "detonación".

Entonces, el llamado de su jefe lo hizo cambiar de rumbo. Pese a su scasa trayectoria como fotógrafo, lo convocaron para dirigirse hacia

la "explosión de una caldera" en el barrio del Once.

Spot

Cuando llegó a Pasteur 633 se en-contró con el horror. Porter sacó una infinidad de fotos y las envió a la redacción. También capturó el ingreso de cuerpos y heridos al Hospital de Clínicas. Después de 30 años, no recuerda exactamente lo que vivió en el día del atentado.

"La sensación que tengo hasta el día de hoy es que todo lo que vi, todo lo que sentí, de alguna manera, a partir de ese momento está como en una nebulosa. No me acuerdo de lo que vi ni mucho menos de lo que fotografié", reveló.

Durante años, Porter recorrió el archivo fotográfico de Clarin para recordar cuáles eran las fotos que había tomado, ya que el diario posee cientos de negativos sobre el atentado. "La causa AMIA se convirtió en una maraña indescifra ble, en un laberinto que expone lo peor de nuestra sociedad", senten ció en la inauguración.

Finalmente, y después de varios años de meditación y reflexión, se focalizó en retratar a los familiares en blanco y negro, y contar la his-toria de las victimas a través de los obietos que se poseían en el día del atentado, siendo uno de los ejes centrales de la exposición

Hay más obras en Falta compar-tida. "Linea del destino" es una videoinstalación del colombiano Os-car Muñoz, que reflexiona sobre la memoria con un haz de luz que se escurre entre los dedos de una

En tanto, la chilena Volusca Jarpa se inspiró en los expedientes de la causa AMIA en una impresión fotográfica de 125 módulos basados en documentos judiciales sobre el atentado. Debajo, está la videoins-talación de Silvia Rivas, que registra la impunidad del atentado a tra-vés del tiempo. También, la fallecida artista Graciela Sacco hizo foco en la idea de la inmaterialidad de

la imagen. La obra de Ezequiel Verona reluce en tres vitrinas. Contiene fragmentos impresos con imágene que refieren a un derrumbe. Se destacan unos escombros, aun no se trate de la sede de la AMIA: aluden al Albergue Warnes y a las revueltas en Chile en 2019, poniendo a la resistencia en un diálogo

conceptual con la muestra. Más trabajos de RES, Cristina Piffer y Juan Travnik completan la exposición en el Museo Judío -Templo Libertad, que estará abier-ta hasta el 20 de diciembre. Para ver reflexionar sobre el atentado a la AMIA, y qué le ha pasado a la socie dad en 30 años de impunidad.■

### COORDENADAS

de Buenos Aires - Templo Libertad (Libertad 769), de lunes a vier nes de 10 a 18 con entrada gratis.



46 Spot

#### Personajes

## Murió la actriz Shannen Doherty, estrella de "Beverly Hills 90210"

La actriz Shannen Doherty, popular por sus roles en *Beverty Hils* 90210 y *Charmed*, murió a los 53 años tras luchar contra un cáncer metastásico. Su fallecimiento fue confirmado ayer por su publicista, Leslie Sloane, a la revista *People*.

"Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad", informó a la publicación estadounidense.

En el breve comunicado difundido por **People**, la vocera de la actriz agregó: "La devota hija, hermana, tía y amiga estuvo rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar la pérdida en paz". En 1999, Doherty anunció que le

En 1999, Doherty anunció que le habían diagnosticado la enfermedad de Crohn. En marzo de 2015 se le diagnosticó câncer de mama, que se había diseminado a sus ganglios linfáticos. El 29 de abril de 2017, Doherty anunció que su cáncer estaba en remisión, pero en fe-

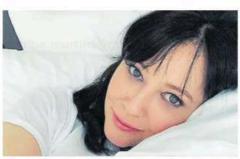

Mirada. Doherty tenia 53 años. Sufrió metástasis de cáncer de mama.

brero de febrero de 2020 anunció que había vuelto y que se encontraba en fase IV. A partir de entonces fue contando detalles de su tratamiento y el estado de su salud, especialmente desde que en 2023 ianzó su podcast, Let's Be Clear.

Shannen fue actriz, productora y directora. Su carrera comenzó cuando era muy chica, con un debut en Father Murphyy roles recurrentes en La familia Ingalls. Se hizo conocida por sus papeles como Prue Halliwell en la serie Charmed (1998-2001) y Brenda Walsh en la serie Beverty Hills 90210 (1990-94). En esta última personificaba a una tipica adolescente estadounidense. En tanto que en Charmed formaba parte de un trío de brujas que deben cuidar su secreto y luchar contra las fuerzas del mal.

#### Horóscopo

#### ARIES

Se pone al frente de una actividad por la que ha trabajado con expectativa. A la hora de recibir ganancias toma partido por lo justo.

#### TAURO

El talento personal recupera fuerza y gana en el campo laboral. Suma entusiasmo y deja que la realidad se manifiesta con libertad.

#### GÉMINIS

Estudia el panorama general y responde a las demandas. Nuevas experiencias son un estimulo para su trabajo. Otros horizontes.

#### CÁNCER

Se organiza en función de las exigencias y con inteligencia. Valora la calidad de su trabajo y logra el reconocimiento de colegas.

#### IFO

Disfrute de emociones que serán la clave del bienestar. Es el momento de inspirarse en algo nuevo y defender proyectos sólidos.

#### VIRGO

Busca apoyo entre sus socios y avanza en actividades laborales. Pone en acción la capacidad ejecutiva para el trabajo diario.

#### LIBRA

Manténgase activo y revise sus planes, pone los limites necesarios. El optimismo es una garantia para lograr la aprobación.

#### **ESCORPIO**

Antes de dar respuestas verifique la realidad y busque acuerdos que lo satisfagan. Descifre enigmas con destreza intelectual.

#### SAGITARIO

Se anima y busca oportunidades que merece. Un plan olvidado retorna bajo una nueva forma, tiene en cuenta sugerencias de colegas

#### CAPRICORNIO

Es una buena etapa para iniciar tareas de capacitación y estudio. Reformula ideas y adapta su pensamiento a las circunstancias.

#### ACUARIO

El resto se dará con naturalidad, la comunicación es transparente y sincera. Astucia y sutilezas para lograr sus objetivos.

#### PISCIS

Las oportunidades están a la vista, un encuentro especial y con sorpresas. Pone en marcha sus proyectos y expresa sus creencias.



OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 15/07/2024 AL 21/07/2024 Ó HASTA AGOTAR STOCK DE 15.000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + GUÍA ESPECIAL VACACIONES + JUMPING BAR A \$ 2.000. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. (\*) ORIGEN ARGENTINA ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT-30-50012415-2 PIEDRAS 1743. (.A. B. A



# Clasificados

RO3 HABITACIONES EN CASAS

Clasificados

DE LA PALABRA

RO9 NEGOCIOSYFONDOS

EL VALOR

Clarin

## Inmuebles

clasificados.clarin.com

| P505 G        | 1 410.0 |
|---------------|---------|
| ZONA          | ) G     |
| BARRACAS      |         |
| BOCA          |         |
| CONSTITUCIÓN  |         |
| MONSERRAT     |         |
| P.LEZAMA      |         |
| P. PATRICIOS  |         |
| POMPEYA       |         |
| SAN CRISTÓBAL |         |
| SANTELMO      |         |

DEPARTAMENTOS

MONTSERRAT 2amb Av Indeper







HONDA



Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866 whondapilar.com

## Empleos

clasificados.clarin.com

R24 EMPLEADOS

R32 PROFESIONALES

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Corsa Voyague Spin 11.6403-3783

CHOFER para semiremolgue Viajes al Interior Whatsapp 1138347952 CHOFER TAX a cargo II5452-7612

CHOFERES Cabily Didi Uber reg cat D 1162205112 CHOFERES Taxi CgoDño 20753091

Subi tu curriculum a

R37 ) OFICIOS Y OCUPACIONES VARIAS

C/ANALÍTICO EXCLUYENTE

## Clarín

SEÑORITA H/35añ 11-4065-0558

TALLERISTA y Modelista p/Zapati-lian de Mujer CABA 1153180067 dinsa@balmail.com.ar

## Servicios

clasificados.clarin.com

R41 CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

Clarin Clasificados

EL VALOR DE LA PALABRA

R44) PROFESIONALESY EMPLEADOS VARIOS

R47 SALUDYBELLEZA

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

MESOTERAPIA Depilac II41922017

SEÑORA Abril 1122989482

SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retomos inmediatos 1164684740

ESPIRITISTA
DON A3:51 MA;1)D
Poderosos Trabajos de Vudu
Atraigo en 72hs a la pesana
Amada o Desoada Rajoido y
Seguro. Domino el Alma y
Voluntad. Pom Más Alejado que
esté, Volvera Rendidola a tus
Deti-inease! El lococimientes esté, Volverà Rendidola a tu Peticiones!! Florecimiento Impotencia Sexual Corto

Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados



www.clasificados.clarin.com/receptorias

0810.222.8476

Registrate y publică tu aviso lineal lex 24 hs. en todos los rubros (axcepto Lagales)

www.receptoriaonline.clarin.com

pressreader Presidender.com +1 604 275 4604



AGRADECIMIENTOS

GRACIAS x haberne escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G.

GRACIAS x haberne escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G.

Clarin Clasificados

**EL VALOR** 

DE LA PALABRA.



R60 HOTCHAT

PRENSA p/Cartón WA H38341481

## Legales

R75 CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

CONVOCATORIAS

TRANSPORTES DON OTTO S.A. Convocase a Assumbles General Defining de accionistas a culebranse et al exception de Se agesto de 2024 à las 12-2 las 13 hs. en segunda convocasena et a convocasena et

R76 DIDICTOS

DIS. Nº 186/2024 dictada en el marco del Expte. 1420-000/438/2022. Neuquien, 14 de junio de 2024. El Director Provincial de Protección al Con-sumidor del Ministerio de Gobierno resueve Artículo 2º. DECLARESE la responsabilidad de la empresa VOLISA/MAGEN SOCIEDAD ANÓNIMA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, CUIT 30-56133268-8, por Dit. AHCHARD PARA HINES DE IERMINAUDIS, CUIT 30-561,32828-B, por haber infringio do nos succionar et ar 49 19 70 et al. e.g. 742.940, (J. MPCN-GASE una multa die 4 Canastas Básicas Total para Hogar 3 (NDEC), equiva-lente a lies Millones Doscientos Cincuertas y lies MS Seteorenos Ventrutas con 72/100 (\$3,253.723,72)", Foto. Dr. Publio Fernando Tomariar – Direc-tor Provincial die Protección al Consumidor del Ministerio de Gobierno.

"INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - LA SUBSECRETARIA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES DISPONE; LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES DISPONE: ARTÍCULO 1°-. Impónese sanción de multa por la suma de DESOS UN MILLIÓN (§ 1.000.000) a la firma LENOVO ARGENTINA S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71473138-2, con domicilió en Av. del Libertador 7208, Piso 6, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por infracción al Artículo 4° de la Ley N° 24-240 y sus modificatorias, toda vez que no beindó información en forma cierta, clara y detalludar, respecto de la oferta exhibida en su tienda oficial del portal www.mercadolibre.com.ar, contradiciendo abiertamente lo exigido por el Artículo 4° de la Resolución N° 7 de fecha 3 de junio de 2002 de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA, respecto al hecho de publicar un producto financiado "en cuotas sin interés" a un precio superior a idéntico producto publicado a precio de contado."

Expte. Nro. 089165-DO-2015. Rawson Rio Negro, 4 de octubre de 2018. B Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributara RESUELVE ARTÍCULO 1: Imponer la multa de PESOS TRESCIEN-TOS MIL (\$300,000), a la firma VDL/SWAGEN SA. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, CUIT 30-56133268-8, con domicilio constituido en allardo N.º 380-Viedma, por infracción al artículo 19º de la Ley Nº 24240, al anticulo 52º inc. "D" Nº 4.139 (.)" Fdo. Dr. Leandro Sferco - Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria.

DIS. Nº 35/24 dictada en el marco del Expte. 4117-43874-2023. Tres de Febrero, 7 de mayo 2024. El Director de Defensa del Consumidor dispone: Artículo 2: (\_) sandônese a la empresa VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, con CUIT nº 30-56133268-8 con una multa equivalente a 5 (cinco) canastas básicas total para hogar 3, que publica INDEC! Fdo. Dr. Franco Martin-Director de Defensa del Consumidor.

### **Fúnebres**

#### · Recordatorios

ABRAHAN, Majiuf Pedro BISMI ILIAHI RAHMANI RAHMIM. Fathed el 15 de julio de 2004. Al cumplirse el 20º Aniversario de tupardida te recordamos con el amor y el cariño de siempre, tu esposa Oliva, tu shijos. Pedro y Patricia, hermanos políticos, sobrions y amisos.



### **PODOLSKY** Mauricio

q.e.p.d. Falleció el 15-7-2004

A veinte años de tu fallecimiento te recuerdan con amor tu esposa, hijos y nietos.

R77 ) LICITACIONES









### CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 00011476/2024, LICITACIÓN PÚBLICA Nº 21/2024

HOSPITAL DEL BICENTENARIO ESTEBAN ECHEVERRÍA POR UN (1) DÍA: LIÁMESE a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 21/2024 "CONTRATACIÓN DE SERVIDOR PACS PARA EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES"

Fecha y hora de apertura: 23/07/24 a las 13:00hs

Fecha y hora de apertura: 23/07/24 a las 13:00hs
Valor de Pilegor Peuso cero (50)
Retíro o Remisión de pilego: Se podrá solicitar al Departamento de Suministros, a través
del corres electrónicos icitaciones@hibecchevennia.ar, informando razón social de la empresa, CUIT de la misma y datos del presente proceso. También podrá ser retirado en formato
impreso, concurriendo personalmente ante el Departamento de Suministros del Hospital,
de lunes a viernes en el horario comprendido de 9003 a 18:00 horas. En ambos casos, hasta
dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura de Ofertas.

## Las mejores propuestas de Okm encontralas en Clarín Clasificados







## clasificados.clarin.com ENCONTRÁTU NUEVO HOGAR



**Inmuebles** 

CLARIN - LUNES 15 DE JULIO DE 2024 50 **Pasatiempos** 

Claringrilla № 20.165 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Francis de Croisset.

| 1  |   |  |     |  |        |  |
|----|---|--|-----|--|--------|--|
| 2  |   |  |     |  |        |  |
| 3  |   |  |     |  | _      |  |
| 4  |   |  |     |  |        |  |
| 5  |   |  |     |  |        |  |
| 6  |   |  |     |  |        |  |
| 7  | 4 |  |     |  | 70,000 |  |
| 8  |   |  |     |  |        |  |
| 9  |   |  |     |  |        |  |
| 10 |   |  |     |  |        |  |
| 11 |   |  |     |  |        |  |
| 12 |   |  |     |  |        |  |
| 13 |   |  |     |  |        |  |
| 14 |   |  |     |  |        |  |
| 15 |   |  |     |  |        |  |
| 16 |   |  |     |  |        |  |
| 17 |   |  | ļ., |  |        |  |
| 18 |   |  |     |  |        |  |
| 19 |   |  |     |  |        |  |
| 20 |   |  |     |  |        |  |

#### Definiciones

1⊳ Pieza grande del juego del ajedrez, que camina diagonalmente de una en otra casilla o recorriendo de una vez todas las que halla libres; 2> Fig. Sinceridad y pureza de ánimo: 3⊳ Semilla que se da de comer a los pájaros; 4» Peluca pequeña; 5» El que rige el uso de las acequias, o cuida de ellas; 6» Entregados al trabajo; 7 ⊳ Que se hace o practica habitualmente, por costumbre: 8 > Parte de la oración que sustituye al sustantivo y desempeña sus funciones; 9 » Documento para poder pasar de un ais a otro; 10 > Afortunado, dichoso; 11 > Fam. Hacer pedazos una cosa arrojándola con violencia contra otra; 12» Imitador, que hace lo mismo que hace otro con intención de buría; 13 » Alivianado, que se le ha quitado peso; 14 » Pequeños aviones utilizados para recorrer distancias cortas y que son en general de uso privado; 15» Al contrario o por lo contrario; 16» Componer con cosméticos el rostro para embellecerio; 17 ⊳ Fam. Que tiene los ojos azules; 18 - Labrar a martillo chapas metálicas de mo-do que en una de las caras resulten figuras de relieve; 19 » Palabra de origen hebreo con que los judios designan a Dios; **20** » Voz media entre la de contralto y la de baritono.

Las palabras se forman con las siguientes silabas a - a - a - a - a - a - a - al - al - bre - can - ce - ce - co - da - do - do - dor - dor - dos - es - fil - ge - jar - ji - li - llar - liar - lu - ma - me - na - nay - ne - nom - nor - o - pa - pe - pis - por - pro - pu - qui - quie - quin - ra - re - re - re - rio - ro - ro - ru - sa - sa - so - ta - tas - te - te - te - ti - tre - tu - ven - ver - vi - vio - zar,

Sudoku
Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales) horizontales) llenando los casilleros vacios con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

|   |   |   |   |   |   | 1 | 9 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 9 |   | 7 |   | 4 |
|   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |
| 7 | 9 |   | 1 |   |   |   | 8 |   |
| 8 |   |   |   |   |   | 6 | 1 |   |
| 2 |   |   |   |   | 3 | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 4 | 5 | 3 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 6 | 2 | 9 |   | 7 |

|   |   | 1 |   | 5    |   |       |   |   |
|---|---|---|---|------|---|-------|---|---|
|   |   |   | 7 |      |   | 3     | 8 |   |
|   | 4 |   |   |      |   |       |   | 9 |
| 2 | 9 |   |   |      |   | 5     | 4 |   |
|   |   |   |   |      |   |       |   | 8 |
|   |   | 4 | 3 |      | 2 |       |   |   |
| 5 |   |   |   | 1    |   | 4     |   |   |
|   | 8 | 9 | 2 | -631 | 5 |       |   |   |
|   | 1 |   |   | 9    |   | 0.131 | 7 | 3 |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libres

| CAMEIANA<br>DE<br>DIRECCIÓN<br>FINDRESE      | ₹                                            | CAMPLITURA<br>PARECIOG<br>A LA MEL | Ŧ       | TENER<br>UN PRESIO           | ₹                         | <b>→</b>                      | DE ESICA-<br>MMIA<br>HACIA UN<br>LUGAR |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| L.                                           |                                              | +                                  |         |                              |                           | 1                             |                                        |
| SITIO<br>CONDE SE<br>SALAN<br>CARMES         |                                              |                                    |         |                              | ->                        | ARSENICO<br>RETAZO<br>DE TELA |                                        |
| LETTA                                        |                                              |                                    | EXCITIA | - nin                        | eran                      | IFDEC                         | <b>↓</b>                               |
| GREGA<br>IGLALAR CON<br>EL RACIERO           |                                              |                                    | TACA90  |                              |                           |                               | PERCISION<br>CONFU-<br>SAMENTE         |
| 4                                            |                                              |                                    | *       |                              | MOLIBORNO<br>DEL<br>LUGAN | •                             |                                        |
|                                              | TIRS SA-<br>SRADO<br>SEL ANTI-<br>SUO EGIPTO |                                    |         |                              | *                         | -                             | DA FORMA<br>DE DVALO<br>ARRADO         |
| <b>+</b>                                     | * →                                          | HAMEDIA-<br>TAMENTE<br>SANSO       |         | +                            |                           |                               | £                                      |
| MONARCA<br>DIENO DE LA<br>MULTIPLI<br>CACIÓN |                                              | +                                  |         | DE LA<br>MENTARA<br>TARTALES |                           | *                             | CALCID<br>ADDION<br>DE PICAR<br>UN AVE |
|                                              |                                              |                                    |         | *                            |                           |                               | <b>.</b>                               |
| DOCUMENT<br>ANGRAMA                          | *                                            |                                    | PREF    | *                            |                           | L                             | GOLPE<br>BAGG GON<br>EL RAMAL          |

### **Soluciones**

| 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 9 | 1 |
| 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 |
| 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 |

| 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 9 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 |

#### Claringrilla Nº 20.164

...duplica los efimeros encantos de la hermosura (conclusión). Severo Catalina. Escritor español.

|    |   |   | - |   |   |   |   |     |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|
| 1  | 5 | E | D | A | L |   |   |     |  |
| 2  | E | R | U | T | E | C | E | R   |  |
| 3  | 5 | E | P | A | R | A | D | 0   |  |
| 4  | C | U | L | M | 1 | N | A | R   |  |
| 5  | A | L | 1 | C | A | T | £ | 5   |  |
| 6  | L | Á | C | T | E | 0 | 5 |     |  |
| 7  | E | R | A | C | A | 5 | 0 |     |  |
| 8  | F | E | L | P | U | D | 0 | Ē., |  |
| 9  | G | L | 0 | R | 1 | E | T | A   |  |
| 10 | D | E | 5 | F | A | L | C | 0   |  |
| 11 | P | R | E | c | 1 | A | D | 0   |  |
| 12 | R | E | F | 1 | C | H | A | R   |  |
| 13 | E | T | 1 | 0 | P | E | 5 |     |  |
| 14 | B | 0 | M | B | E | R | 0 |     |  |
| 25 | P | R | E | 5 | U | M | E |     |  |
| 16 | P | E | R | 1 | N | 0 | L | A   |  |
| 17 | 6 | R | 0 | T | E | 5 | C | 0   |  |
| 18 | D | 1 | 5 | 1 | M | U | L | 0   |  |
| 19 | A | T | E | N | E | R | 5 | E   |  |
| 20 | R | 0 | N | C | H | A |   |     |  |

Horizontales. Va, simulase, retal, saladero, ro, era, rasar, Mo, ovala, ya, asoló, por, Ca, picotazo, S.A., alo-. Verticales. Rey, virará, Apis, meloso, oca, ruta, avaro, laderas, Ta, valer, local, As, ramalazo, eco.



### Precio de los opcionales

Cocken course 39000- Magnetis La Disabet 9 5990,00- Colección El Séptimo Circalo 9 7,999,00- Genéras \$2,000- Libro Alan Faerra-Arquitectura de sery Arquitectura 1 coloca de 5,000,00- Revisto N \$2,000- Arquitectura \$2,000- Libro \$4,000- Presencolar Gerica \$2,000- Relaturamiento Discolare non Casa N° 1 \$1,000 pt. El Cocini \$2,000- Arquitectura \$2,000- Libro \$6,000- Presencolar Gerica \$2,000- Relaturamiento Discolare non Casa N° 1 \$1,000 pt. El Cocini \$2,000- De casa de Pepa \$1,000 pt. A casa de Pepa \$1,000 pt

### Edición del día

Edición de 72 páginas para Capital Fastral, Gran Buenos Atres, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Liglary Zaraz. Edición de 72 páginas para el resto de la Argentina. Especido de tago es sin recapo de envilo para Capital Federa, Grans Buenos Atres y La Plata. Para el resso del país el precto de tago es comecango. de tige in sish mounger or and passed predio de taque en comescago. Vui a Plaza, Pauri en resto del passed predio de taque en comescago. DRECCIONESE Arus Grafico Editorial Argentino S. A. Regitario de la pro-cienta

Piodras 1943 (1) 40), Capital Faix 4309-7200, Impressiony Circutacions Zi-pita 3270 (2005), Capital 164-4320-7900, Sair 4309-7900, Publicidad: Ta-cuari 1946 (1) 2009, Capital 164-5499/777 Faix Publicidad: G-48-77047730, Faix Clasificacios: 43-68-7007.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM,

## clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAIS

### "La siesta, una costumbre que nunca duerme"

especie de mujer aliada, servicial, que no cobra salario y siempre está presente. A través de ella, en calidad de amas de casa, promediando la tarde, logran encontrar sosiego y librar-se, por una o dos horas, de la presencia demandante de sus hijos más pe queños. Es un momento propicio pa ra que, mientras duermen, ningún grito o llanto destemplado las separe de un televisor e interrumpa la vi-sión de una infaltable novela turca.

Nadie sabe quién la inventó. Man-tiene, con el paso de los años, una vigencia dispar. En el Interior, sobre todo, consiste casi en un rito donde millones de fieles, entre las 13 y las 16 aproximadamente, le rinden culto

ante un altar dotado de cuatro patas y un mullido colchón. Los pueblos, virtualmente, se clausuran. Durante ese lapso, por ejemplo, las compras de analgésicos para calmar una jaqueca o de yerba para satisfacer el deseo de un mate,

quedan en suspenso. No en todos los casos obedece a una misma razón. En ciertos lugares responde a la exigencia de sobrellevar elevadas temperaturas y de mitigarlas con un reparador descanso. En las grandes ciudades, en cambio, no reviste un carácter tan obligatorio o masivo. El vértigo de la vida cotidiana impide los "recreos"



El recuerdo de la siesta me retrotrae a momentos que jamás estu on asociados a demandas autoritarias. Presumo que mi docilidad de entonces evitaba retos y tornaba más fácil la consecución del plan pergeñado. A la distancia reivindico el valor de la siesta. Le encuentro un sentido lógico y saludable. En el caso particular de mi madre, me tranquiliza saber que, con mi invariable propensión a dormir, hice más soportable su habitual y valorado trajinar.

Alejandro De Muro demuoalejandro4@gmail.com

### Imputabilidad desde los 13

A la problemática del Gobierno para lle var a 13 años la edad de imputabilidad penal hay que agregar el aspecto relacionado con la responsabilidad de quienes detentan la potestad sobre los menores que co-meten delitos. Así se abre un abanico que comprende variantes: abandono de la res ponsabilidad por desidia / negligencia; por falta de recursos y/o por incompetencia. Todo ello conlleva aspectos que primariamente se manifiestan en los niños que abandonan el colegio y que permitiría con la intervención de las áreas adecuadas- indagar en el entorno de ellos y to mar los recaudos necesarios para evitar que caigan en la droga y posteriormente, en la delincuencia. Y, en su caso, comprometer y responsabilizar a quienes los tie nen a su cargo o, cuando corresponda, quitarles la potestad para que esos niños queden a cargo del Estado en lugares adecuados. Este modo de ver el preludio de la delincuencia juvenil permitiria evitar los delitos antes que aplicar penas que, en muchos casos, tornaría irrecuperables a estos chicos.

El grueso de dichos niños, con seguridad. se corresponde con el desamparo. En lugar de construir cárceles para niños hagamos institutos que cobijen, nutran y preparen jóvenes para el estudio y el trabajo. Hace falta considerar en el presupuesto las partidas necesarias que permitirán corregir las deficiencias de crianza y otras.

Jorge A. Varela jorgealfredo.varela@gmail.com

### Faltazo en el Mercosur

En 1816, con la persistencia de Narciso Laprida, presidente del Congreso, y Tomás Godoy Cruz, delegado de Mendoza, no solamente se declaró la Independencia, sino que esa afirmación permitió el triunfo de la idea sanmartiniana que la causa sagrada de la libertad de los pueblos no resistía sin la liberación de los países hermanos. Por ello suena a contradicción la ausencia de nuestra más alta magistratura en la reunión de los presi-

Fernando Miranda

### Milei y el periodismo

No encuentro explicación lógica para que el Presidente arremeta contra periodistas de bien ganado prestigio y en general de ideas liberales, tales como Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz, Carlos Pagni, Eduardo Van der Koy, Diego Cabot, Dichos ataques verbales han sido tan notorios que la Socie dad Interamericana de Prensa (SIP) le ha propinado un tirón de orejas, inusual cuando el destinatario es un mandatario cabalmente liberal. Se suma que la periodista Silvia Mercado tuvo que recurrir a la Justicia para poder volver a acceder a la Casa Rosada.

Miguel A. Padilla miguel.a.padillagigmail.com

DIARIOS DE AYER Y DE HOY



#### HACE 30 AÑOS

### El peor recuerdo: tropasalemanas desfilan en París

La foto de tapa de Clarin de hace tres décadas retrotrajo la memoria co-lectiva a los dias aciagos de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas de Hitler desfilaban bajo el Arco del Triunfo, en un desfile que pare cía presagiar la victoria nazi, que finalmente no ocurriría. La imagen muestra tropas de la División Panzer que recorrian la ciudad luz. Ocurrió que, para celebrar el Día Nacional de Francia, el presidente Mitterrand las invitó como un símbolo de la reconciliación de Europa. Pero a cincuenta años de la liberación de Paris, para muchos franceses la presencia de las tropas alemanas fue un trago amargo. Acá, Duhaldey Menem, sórdidamente enfrentados después de haber integrado la for-mula triunfal del peronismo en 1989, seguian con su pelea interna. En el conurbano, una tragedia horrorosa: en Francisco Solano un padre asesinaba a su hija de 3 años por que sus amigos lo habían convencido de que su mujer la había gestado con otro hombre. Brasil e Italia se ponían a punto para otra final mun dialista, como la de 1970 en México.

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319

Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 lineas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarias y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



## AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA



















10° 16°





ACTUALIZADAS Por Maitena



on un día de diferencia, hace ya más de dos meses, fallecieron en Buenos Aires el rosarino Césa: Luis Menotti v el porteño Javier Martinez. Sus respectivos obituarios, en justo procedimiento se encargaron de señalar su decisivo aporte en la última parte del siglo XX y su calidad de ilustres oráculos en el siglo XXI.

A vuelo de pájaro, los méritos del alguna vez futbolista pero especialmente entrena dor Menotti no tienen puntos de contacto con los de Martínez, siempre músico pero especialmente letrista del rock argentino.

Pero que los hay, los hay. El que fuera DT de la Selección Argentina en su primera hora gloriosa-global (Mundial 1978) hizo que el "cómo" se incluyera como argumento y sustento en el camino hacia sus mayores triunfos. Desde una noción, equipar la preparación física del jugador europeo para intentar sacar provecho de la técnica hasta entonces romántica del jugador local, proyectó un esquema que tuviera como prioridad jerarquizar al equipo nacional.

Su despegue, el juego previo, fue idilico. Casi sin experiencia, a la edad (35) en que

### **Pasiones Argentinas**

## Menotti y Javier Martínez: consagración de la bohemia

José Bellas

ibellas@clarin.com

hoy la mayoría de los jugadores sigue en actividad, moldeó el histórico Huracán del 73, un equipo ofensivo, goleador, virgen de títulos en la era profesional, enclavado en el arrabal porteño de Parque Patricios, Aquello fue el empujón. El resto, su capacidad para llevar a la Argentina a sus dos primeros campeonatos mundiales (1978 y el juvenil de 1979) y el orgullo de competir periódicamente con las potencias del mundo, en duelos que la mayoria de las veces se resolvian a fa-

or nuestro. El que fuera baterista, fundador y compo sitor del trio Manal, igual que Menotti, tam-bién fue pionero en donde su visión y creatividad se lo permitieron. Primero, incluso antes de Manal, avizoró junto a Moris, prome diando los '60, que debería haber una forma criolla de hacer rock. Rock, no rock and roll, como ahora se quiere revisar. Esto era, la forma contracultural de hacerse cargo de los tiempos que corrían, como los Beatles, los Rolling Stones y Bob Dylan empezaron a expresar hacia 1965, ya consagrados y madu-ros. Ese momento donde el rítmo, la electricidad y la histeria no bastan, y las lecturas, el cine, el arte y la política generan una contracultura. Martinez parte de ahi, pero no pretende traducir. Quiere ser aquello, pero también Marechal, Cadicamo, Homero Expósito, Arlt, Kerouac y Krishnamurti.Ve el hueco entre el blues y el tango y se mete él

mismo, en cuerpo y alma. Crea el rock argentino y el rock en castellano. Clava una doce na de clásicos (entre ellos, el Avellaneda Blues, Jugo de Tomate Frio, Porque hoy naci Para ser un hombre más y Salgan al sol, ya con La Pesada) que hasta hoy viven, insuperables. Igual que a Menotti, el éxitoy la inspi ración se le juntaron en unos pocos años. No lo pudieron sistematizar como un flujo permanente. Como suele decir un admirado de ambos, Joan Manuel Serrat, cada vez que le achacan no haber repetido un álbum como Mediterráneo (1971): "El que llega hasta donde puede no está obligado a más"

Flacos, altos y fumadores, vale decir que las juventudes de Menotti & Martinez coincidieron en el pleno ejercicio de la bohemia, cuando la vida disipada y el desconfiar de las carreras formales también eran un salto al vacio. Fueron años de establecer horizontes torcidos, inciertos, y aguzar los sentidos mirándose en el espejo interior. En esas supuestas vidas desperdiciadas, al servicio de lo pretendidamente inútil, pulieron un valor no cuantificado y, luego de años de incertidumbre, lo transformaron en rédito personal y felicidad colectiva.

CRIST

Chaleco YO, MATIAS Por Sendra











